# el Periocide Aragón Company de C

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# Aragón bate un nuevo récord de empleo tras ganar 14.000 afiliados

La comunidad alcanza los 623.469 ocupados en mayo, ve descender el desempleo en 1.522 personas en el último mes y encara el verano con el reto de bajar de la barrera de los 50.000 parados • El sector servicios lidera la actividad

PÁGINAS 12 Y 13



Los premiados durante la gala del 30 aniversario de los Premios Aragoneses del Año celebrada ayer en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza posan en una foto de familia.

## El investigador Carlos Martín, Aragonés del Año

Lidera el grupo de Genética de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza que trabaja en la vacuna aragonesa contra la tuberculosis

ARAGONES

PAGINAS 2 A 7

**DE HONOR** César Alierta Izuel

ARAGONÉS **DEL AÑO** 

Carlos Martin

PREMIO **30 ANIVERSARIO** 

Banco de Alimentos de Zaragoza

**CULTURA** 

Muestra de cine de Ascaso

VALORES HUMANOS

**Fundación** Aspace

Y TECNOLOGÍA

Oboria Digital

**DEPORTES** 

Salma Paralluelo **EMPRESA** 

**Editorial Edelvives** 

## EN RIESGO SOCIAL

Unos 80 vecinos de Las Fuentes paralizan el desahucio de una familia vulnerable

PÁGINA 17

## MEDICINA DE FAMILIA

Más de la mitad de los mir que acaban este año ocupará plazas de dificil cobertura

PÁGINA 16 \_\_\_\_\_

## LA MUJER DEL PRESIDENTE

El juez cita a Begoña Gómez como investigada y Sánchez afirma que «condiciona» el 9J

PÁGINAS 24 Y 25 \_\_\_\_\_

TEMPORADA 2024-2025

El Real Zaragoza se lanza a por Ander y diseña un proyecto con Victor y Cordero

PÁGINAS 36 Y 37 \_\_\_\_\_



## 30º ANIVERSARIO DE LOS GALARDONES

## El investigador Carlos Martín se alza con el Premio Aragonés del Año

El catedrático lidera el equipo que desarrolla la vacuna aragonesa contra la tuberculosis • El resto de los ganadores son Salma Paralluelo, Edelvives, la Muestra de cine de Ascaso, Oboria y el Banco de Alimentos

Jaime Galindo / Miguel Ángel Gracia



EL PERIÓDICO Zaragoza

El investigador Carlos Martín se alzó anoche con el Premio Aragonés del Año general tras haber sido el candidato más votado por los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entre los 20 nominados que optaban a los galardones en las distintas categorías en una ceremonia especial en la que estos premios cumplen 30 años. La distinción reconoce así la labor investigadora desarrollada por el grupo de Genética de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza, encabezado por el catedrático, en la vacuna contra la tuberculosis, que tiene todos los ingredientes para ser un hito de la medicina. Las dosis podrían llegar al mercado entre 2027 y 2028.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, hizo entrega a Carlos Martín del galardón con forma de paloma, obra del escultor José Antonio Barrios, que simboliza el reconocimiento y la gratitud a aquellos que con su esfuerzo contribuyen a hacer de Aragón



El investigador Carlos Martín recogió el Aragón del Año 2024 de manos del presidente de Aragón, Jorge Azcón.

una tierra próspera y pujante en ámbitos como la economía, la sociedad, la ciencia, la cultura o el deporte. La gala celebrada en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza contó con la presencia de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, editora del diario; Arantza Sarasola, vicepresidenta; Aitor Moll, consejero delegado; Ainhoa Moll, directora editorial; Nicolás Espada, subdirector general de contenidos en Aragón, y el director de EL PERIÓDICO DE ARA-GÓN, Ricardo Barceló. También

asistieron los consejeros del Gobierno de Aragón y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otros ediles y concejales de municipios aragoneses, así como re-

## Los premiados



### CULTURA



MUESTRA DE CINE DE ASCASO

MIGUEL CORDERO. DIRECTOR

«Gracias a los vecinos que trabajaron para arreglar el pueblo. Se ha demostrado que se puede hacer buena cultura»



### **VALORES HUMANOS**



## **FUNDACIÓN ASPACE**

CONSUELO CIRIA Y MÓNICA IGLESIAS. PRESIDENTA Y GERENTE

«Este premio es para las personas con parálisis cerebral, para los trabajadores del centro y sus voluntarios»



## CIENCIA Y TECNOLOGÍA



#### **OBORIA DIGITAL**

MIGUEL FONTGIVELL DIRECTOR

«Este premio es del equipo. Somos muchas personas y las empresas son personas, el galardón es de todos»

## **TEMA DEL DÍA**

Miércoles, 5 de junio de 2024

presentantes del ámbito económico, cultural, deportivo y de la sociedad civil.

#### Resto de premiados

Además del Aragonés del Año general, la gala sirvió para distinguir
al resto de ganadores en cada una
de las seis categorías. En el apartado de Empresa resultó premiada
la editorial Edelvives, que en 135
años de trayectoria ha cimentado
las claves de su éxito sobre alianzas estratégicas, proyectos innovadores, tecnología segura y
adaptable, tesón y mucho trabajo.
Chema Casas, director general de
Telefónica Este, entregó el premio
a su director general, Javier Cendoya.

La empresa Oboria Digital ganó en Ciencia y Tecnología por el desarrollo de herramientas para la arquitectura y la construcción por todo el mundo. Entre sus últimos proyectos destaca la Cúpula de las Vegas, un edificio con capacidad para 17.000 espectadores en el que creó los algoritmos que han diseñado la pantalla interior y fachada exterior led. Recogió el galardón el director, Miguel Fontgivell, de manos de la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola.

En la categoría de Valores Humanos, la Fundación Aspace consiguió el galardón en su 50º aniversario. La entidad ofrece una respuesta integral a las necesidades de las personas con parálisis cerebral y de sus familias a través de diferentes servicios y equipamientos que buscan lograr el máximo grado de autonomía. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entregó la distinción a la presidenta del patronato, Consuelo Ciria, y la gerente de la fundación, Mónica Iglesias. La Muestra de cine de Ascaso, ejemplo de que la cultura puede revertir la despoblación, resultó ganadora en



Los hermanos de César Alierta recibieron el Premio Aragonés de Honor a título póstumo por parte del director y la gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló y Cristina Sánchez.



## **ARAGONÉS DEL AÑO**

### CARLOS MARTÍN

INVESTIGADOR DEL GRUPO DE GENÉTICA DE MICOBACTERIAS DE LA UNIVERSIDAD

«El esfuerzo de estos últimos años ahora tiene que multiplicarse porque queremos que sea un proyecto nacional» la categoría de Cultura. La pedanía de Boltaña estaba abandonada y, a día de hoy, gracias al impulso que se ha conseguido con el certamen, viven 11 personas. A finales de agosto celebrará su 13º edición bajo el cielo del Pirineo aragonés. Su director, Miguel Cordeo, recibió el premio por parte del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll.

Jaime Galindo / Miguel Ångel Gracia

Y en Deportes, la futbolista Salma Paralluelo se llevó el galardón después de un año 2023 de ensueño como campeona de Liga, Supercopa de España y Champions League con el FC Barcelona. Fue una pieza fundamental en la selección española que por primera vez ganó el Mundial absoluto, siendo elegida además mejor jugadora joven del tomeo, y este año ha logrado el póquer con la Copa de la Reina celebrada en La Romareda. Iñaki Navarro, director general adjunto y director territorial de la Zona Norte de Banco Sabadell, entregó la estatuilla a José Jaime Paralluelo, hermano de Salma.

#### Premios Especial y Honor

Además, los Aragoneses del Año celebraron este año su 30º aniversario y lo hicieron con una categoría especial. El Banco de Alimentos de Zaragoza resultó elegido gracias a los votos de los lectores entre una nómina de ocho candidatos, que bien cumplen en 2024 tres décadas de trayectoria o marcaron un hito hace 30 años. Esta asociación sin ánimo de lucro fue creada por un grupo de zaragozanos en junio de 1994 y, desde entonces, ha trabajado para facilitar el acceso a comida a los que más lo necesitan. Su presidente, José Ignacio Alfaro, recibió el premio de manos del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll.

Otro de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando los hermanos del empresario César Alierta, fallecido en enero, subieron al escenario a recoger el Premio Aragonés de Honor a título póstumo de manos del director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, y la gerente del diario, Cristina Sánchez. La gala, que congregó a más de mil invitados y fue presentada por los periodistas del diario Jorge Heras, Laura Rabanaque e Iván Trigo, contó con el patrocinio de Telefónica, Banco Sabadell, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón.



## **DEPORTES**



SALMA PARALLUELO

JOSÉ JAIME PARALLUELO. HERMANO DE LA FUTBOLISTA

«El deporte femenino goza de muy buena salud. Este premio es muy importante para mí porque viene de mi tierra»



### **EMPRESA**



### **EDELVIVES**

JAVIER CENDOYA, DIRECTOR GENERAL

«En Edelvives tenemos un propósito que es intentar ayudar a transformar la educación siendo genuinos y humildes»



### **PREMIO 30 ANIVERSARIO**



## BANCO DE ALIMENTOS

JOSÉ IGNACIO ALFARO. PRESIDENTE

«Todo lo que hemos conseguidos es gracias a los voluntarios. Tenemos una retribución emocional libre de impuestos» 4 Tema del día Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## 30º ANIVERSARIO DE LOS GALARDONES

Jaime Galindo / Miguel Ángel Gracia



El presidente de Prensa Ibércia, Javier Moll, ayer, durante su intervención en la gala Aragoneses del Año celebrada en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

# Javier Moll: «Aragón es una comunidad inquieta que mira al horizonte sin miedo»

El presidente de Prensa Ibérica asegura que la región está preparada para afrontar los «grandes desafíos de nuestro tiempo» • Ensalza el papel que juega EL PERIÓDICO, inmerso en un proceso de digitalización



EL PERIÓDICO Zaragoza

El presidente del Grupo Prensa Ibérica, del que forma parte EL PE-RIÓDICO DE ARAGÓN, Javier Moll, fue el encargado de inaugurar ayer una nueva gala de los distinguidos galardones que cada año, por estas fechas, entrega este diario para reconocer el talento del territorio. En una edición especial, en la que se celebra el 30 aniversario de los Aragoneses del Año, Javier Moll destacó el presente de la comunidad a la que, aseguró, le espera un futuro prometedor.

«Aragoneses del Año demuestra que esta es una región inquieta y de enorme proyección, que mira al horizonte sin miedo a los grandes desafíos de nuestro tiempo», afirmó Moll en su discurso de bienvenida a una Sala Mozart que contó con una nutrida representación del sector empresarial, de la política y de la sociedad aragonesa en su conjunto.

El máximo responsable de Prensa Ibérica puso de manifiesto el importante papel que juegan los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que cada año eligen con sus votos los galardones. «Con los de hoy son ya 180 los premiados y 735 los candidatos en los 30 años de historia de este certamen, que logra transmitir una idea clara del incalculable valor y talento que atesora esta comunidad autónoma», afirmó Moll, para destacar la

«brillante» lista de Aragoneses del Año, «un compendio de las capacidades, los méritos y la calidad humana que, con denominación de origen en esta tierra, encuentran desarrollo en campos tan variados como la empresa, la ciencia, la tecnología, la solidaridad, el deporte o la cultura».

«El objetivo de estos premios es ensalzar a personas y colectivos cuya labor redunda en el bien común, dota de oportunidades a la ciudadanía y favorece una convivencia mejor y más próspera», prosiguió Moll, que recalcó que estos galardones «concitan el espíritu de concordia y promueven el orgullo de pertenencia a esta región».

Moll dedicó unas palabras al Aragonés de Honor, el zaragozano que fue presidente de Telefónica, César Alierta, que recibió en esta edición este premio a título póstumo, ya que falleció el pasado mes de enero. «Fue un empresario que, orgulloso de su origen aragonés, demostró capacidad de liderazgo, visión en los negocios y compromiso con su tierra chica», destacó el presidente de Prensa Ibérica, que celebró que se reconozca una figura que, desde el mundo de la empresa, «contribuyó al crecimiento

de nuevos negocios y proyectos pioneros».

Antes de dar paso a la entrega de premios, también quiso tener palabras para la redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que escribe «una crónica diaria del viaje que esta tierra realiza hacia el futuro a través de historias humanas, acontecimientos y hechos noticiosos que los aragoneses merecen conocer».

Un día a día marcado por la inmediatez, la agilidad y la independencia, subrayó Moll, que destacó el importante salto tecnológico que ha realizado Prensa Ibérica en los últimos cinco años. «La apuesta por la digitalización ha permitido afianzar nuestra vocación por los contenidos hiperlocales, los más cercanos al lector, potenciando y ampliando las Crónicas comarcales», finalizó Moll en un discurso en el que también puso el acento en la información económica y el importante papel que juega en EL PERIÓDICO DE ARA-GÓN, que recientemente ha puesto en marcha el suplemento Activos.

Aragoneses

JAVIER MOLL
PRESIDENTE DE PRENSA IBÉRICA

«El objetivo de estos premios es ensalzar a personas y colectivos cuya labor redunda en el bien común y favorecen una convivencia mejor y más próspera» «EL PERIÓDICO escribe cada día una crónica del viaje que esta tierra realiza hacia el futuro a través de historias, acontecimientos y hechos noticiosos» «La lista de aragoneses premiados es un compendio de las capacidades, los méritos y la calidad humana de esta tierra con denominación de origen» el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

# Azcón: «Aragón va muy bien y atraviesa un momento muy dulce»

El presidente celebra la situación que vive la comunidad autónoma y reivindica los medios de comunicación como «un pilar esencial de la democracia»

Jaime Galindo / Miguel Ángel Gracia



S. H. V. Zaragoza

«Aragón va bien y atraviesa un momento muy dulce». Así resumió el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la situación de la comunidad autónoma en una breve entrevista durante su participación en el trigésimo aniversario de los Aragoneses del Año, la gala celebrada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

El líder del Ejecutivo autonómico aseveró que en el Pignatelli «se sigue trabajando para mejorar el mayor número de problemas de los aragoneses y hacer que las cosas funcionen mejor de lo que ya funcionaban». No entró en las preguntas del presentador, Jorge Heras, sobre su relación con Vox, y tampoco admitió «el ascenso» que supone ser presidente autonómico en vez de alcalde de Zaragoza: «Ambos cargos son un orgullo increíble, pero son competencias y administraciones distintas, solo es un cambio de trabajo».

Donde sí hizo hincapié Azcón fue en resaltar «el talento aragonés» concentrado en la gala, algo



«En momentos de polarización, la libertad de expresión es más que necesaria»

JORGE AZCÓN
PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN

que es «motivo de orgullo». «Los aragoneses somos gente de honor, con valores y palabra», insistió un presidente que señaló a los nominados como «magníficos ejemplos de lo que es Aragón».

«Los medios de comunicación son una parte esencial de la democracia, hay que proclamarlo a los cuatro vientos», lanzó Azcón, que defendió que «en momentos de polarización», la prensa libre es «más necesaria que nunca, por eso se necesita libertad de expresión y medios de comunicación libres».

Azcón fue destacado como una de las personalidades habituales en este evento, con recuerdo fotográfico junto a Javier Lambán en su participación en 2007: «Sigo igual, porque las canas ya estaban, pero he aprendido en este tiempo y mantengo la ilusión y las ganas, dos cosas muy importantes cuando te dedicas a la política y a transformar la sociedad».

Jaime Galindo / Miguel Ángel Gracia



El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la entrevista de la gala de ayer.



La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ayer, durante la gala de Aragoneses.

# Chueca: «Confío en que Zaragoza acoja el Mundial 2030 y otras competiciones»

La alcaldesa asiste por primera vez a la gala como regidora de la ciudad y desea que el nuevo estadio esté «a la altura de la cuarta ciudad» de España

EVA GARCÍA Zaragoza

Con su habitual simpatía y su eterna sonrisa, Natalia Chueca asistió ayer a la gala de Aragoneses del Año y lo hizo por primera vez como alcaldesa de la Zaragoza. Como no podía ser de otra manera, la regidora tuvo muy presente el nuevo estadio de La Romareda. No podía ser de otro modo porque el presentador y periodista Jorge Heras no desaprovechó la ocasión para preguntarle por el futuro estadio, que espera acoger el Mundial de Fútbol de 2030. «Confío en que así sea, porque estamos acelerando la construcción del campo» para que Zaragoza tenga un estadio «a la altura de la cuarta ciudad de España», declaró la primera edil que, confesó, no solo aspira a que la capital sea escenario del mundial, sino que también tiene previsto que

la nueva Romareda acoja «otras competiciones que ahora no podemos».

Ante el confesado deseo de la alcaldesa por llegar a tiempo al Mundial, el presentador le preguntó por el futuro del equipo. ¿Y el Zaragoza en Primera? «Eso ya no depende del ayuntamiento», contestó resuelta; pero sí señaló que «el Zaragoza es un club de Primera» y tener al equipo en Segunda División supone que «la proyec-



«En 2030 quiero seguir trabajando y lograr una ciudad climáticamente neutra»

NATALIA CHUECA ALCALDESA DE ZARAGOZA ción de la ciudad sea inferior».

Durante la gala, la alcaldesa zaragozana logró arrancar una carcajada al público cuando dijo que estaba «muy orgullosa de este Gobierno», cuando en realidad quería referirse al Auditorio de Zaragoza, que ayer acogió la gala de EL PE-RIÓDICO, en su también 30 aniversario.

«Es un lujo la calidad del Auditorio y la calidad de los conciertos», celebró para después hacer hincapié en el «gran esfuerzo hecho este año para que vengan a actuar los mejores de todo el mundo».

Preguntada por dónde se veía en 2030, prefirió no dar muchos detalles porque, dijo, «mi vida cambia mucho cada poco tiempo». Eso sí, subrayó que si algo tiene claro es que quiere «seguir trabajando por la ciudad» para conseguir que sea climáticamente neutra. Uno de sus grandes compromisos electorales. ■ 6 | Tema del día Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## 30º ANIVERSARIO DE LOS GALARDONES





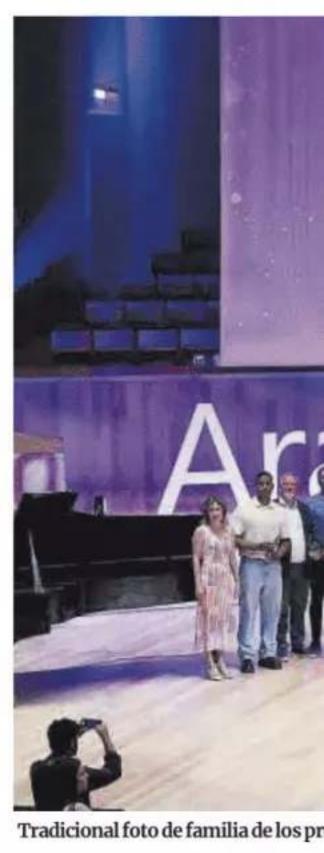

## Una ceremonia emotiva marcada por la música y el buen humor

El Auditorio de Zaragoza reúne a mil invitados en una velada especial por el 30 aniversario • Juanjo Bona, Nacho del Río, Montserrat Martí y Miguel Ángel Tapia ponen la nota musical



EL PERIÓDICO Zaragoza

Ante un millar de invitados, entre los que se encontraban figuras destacadas de la política, la cultura, la empresa, el deporte y la sociedad civil aragonesa, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebró ayer por todo lo alto la gala del 30 aniversario de los Premios Aragoneses del Año que, después de tres décadas, se han consagrado como la gran fiesta de la comunidad.

Una velada que tuvo como escenario de lujo la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, emblemático edificio que también cumple 30 años en 2024, en cuyo escenario se pudo disfrutar anoche de dos grandes actuaciones: la de Juanjo Bona, concursante de Operación Triunfo, que fue el encargado de abrir la velada, y la que reunió las voces líricas de Montserrat Martí Caballé y Nacho del Río, quienes acompañados al piano por el director del Auditorio, Miguel Ángel Tapia, pusieron el broche de oro a la velada.

Entre medio, cerca de dos horas de una gala marcada, además de por la música, por el buen humor del que hicieron gala los conductores del evento, Jorge Heras,

Laura Rabanaque e Iván Trigo, que entre premio y premio fueron interpelando a algunos de los invitados presentes en el patio de butacas entre los que se encontraban José Antonio Barrios, escultor aragonés y autor de las estatuíllas que reciben los ganadores; la patinadora Sheila Herrero; los influencers Carlota López y Eric&Edgar; o el chef con estrella Michelín Ramsés González, que aportaron su visión sobre una ceremonia que terminó, como no podía ser de otra manera, compartiendo una cena cóctel con los mejores productos de esta tierra de la mano del Grupo El Cachirulo y que estuvo maridada con vinos de Bodegas Aragonesas y Cervezas Ambar.



Todos los premiados con sus galardones.



Juajo Bona, concursante de la edición de Operación Triunfo de este año.

el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

ARAGONESES
DEL AÑO

PRENIA EIPEROSO

BARRILLA

ADADOS

BERNIA





El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll.



Alrededor de un millar de asistentes se reunieron en la gala celebrada en el Auditorio de Zaragoza.



Los redactores y periodistas, Laura Rabanque e Iván Trigo.

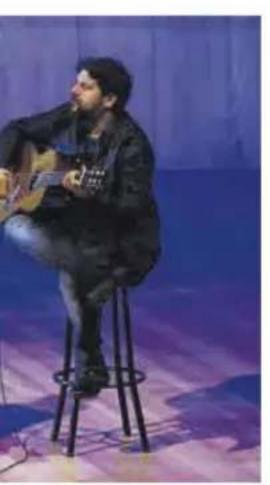

## Impacto en la red

## Nutrida presencia de 'influencers' en la gala de Aragoneses

La gala de los Premios Aragoneses del Año 2024 se coló por primera vez ayer en las redes sociales de varios influencers que
transmitieron a las pantallas de
sus seguidores el transcurso de la
gala. Entre ellos se encontraban
Laura Mateo y Juan Moneo
—@desvergonzaus—, Fran Luján,
Andrea Martínez —@increible—
perocierzo—, Mai Mailo Eric,
Edgar Marco Tornos y Carlota
López.



## **El sorteo**

## El lector premiado

EL PERIÓDICO DE ARA-GÓN volvió a premiar la fidelidad de los lectores que con sus votos eligieron a los galardones de los Aragoneses del Año. El diario realizó un sorteo de una TV de última generación en colaboración con El Corte Inglés. El agraciado ha sido Íñigo Gállego Lamarca.

**EDITORIAL** 

## La fiesta de los Aragoneses

La de ayer no fue una celebración más. Nunca lo es. Cada año es distinta, pero tiene un denominador común: es una fiesta sin parangón en la comunidad, en la que está representada toda la sociedad (alrededor de mil invitados) y en la que se vuelve a poner en el primer plano los valores que han permitido a Aragón progresar hasta llegar a lo que es hoy, una comunidad en plena ebullición. La gala de Aragoneses del Año, celebrada en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, volvió a resultar familiar y entrañable, cercana y acogedora, amable y abierta. Pero sobre todo permitió inyectar una nueva dosis de autoestima a una sociedad que cada vez cree más en sí misma. Precisamente, fue eso lo que trató de estimular hace 30 años el PERIÓDICO DE ARAGÓN cuando ideó estos premios. Parece que fue ayer, pero han pasado tres décadas. Como reza la portada del especial de 84 páginas que ayer publicaba este diario, esta gala es «nuestra forma de creer en las personas que transforman Aragón».

La fiesta de ayer encumbró como Aragonés del Año al grupo de Genética de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza, liderado por el catedrático Carlos Martín. Su investigación para dar con un tratamiento eficaz y crear la vacuna contra la tuberculosis podría dar sus frutos y llegar al mercado en 2027 o 2028. Pues bien, el trabajo fue reconocido por los lectores a través de los miles de

votos que han emitido en este último mes. La ciencia está más de moda que nunca en Aragón y la cantera de talento es oro en estado puro.

También fueron galardonados la compañía Oboria Digital, en la categoría de Ciencia y Tecnología, EdelLa celebración de ayer fue, en definitiva, «nuestra forma de creer en las personas que transforman Aragón»

vives (Empresa), Salma Paralluelo (Deportes), la Muestra de Cine de Ascaso (Cultura), la Fundación Aspace (Valores Humanos), César Alierta (Aragonés de Honor a título póstumo) y el Banco de Alimentos de Aragón, en el apartado especial que reconoce la trayectoria de una entidad creada hace 30 años. Son solo unos pocos ejemplos del dinamismo que demuestra Aragón día tras día.

La de ayer no fue una noche más, fue una noche especial, en la que queda demostrada la comunión que existe entre este periódico y las personas que cada día son protagonistas de nuestra edición digital y de papel. Por ello, El PERIÓDICO DE ARAGÓN, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica, quiere agradecer con este editorial la gran acogida con que la sociedad aragonesa ha hecho suyos estos premios en sus tres décadas de historia. Se trata de un estímulo para quienes trabajamos cada día con el objetivo de servir la mejor información al lector. Ayer, este aliciente se vio impulsado con una gala que volvió a ser el mejor escaparate de las virtudes, el tesón, la constancia, el esfuerzo y el trabajo que hay detrás del enorme capital humano que atesora esta tierra. Las expectativas y deseos de todos ellos son también los de este diario, de ahí nuestro compromiso con los aragoneses. Millones de gracias.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

## el Periódico

## PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sanchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

## Hasta aquí hemos llegado todas juntas

Claudia Sheinbaum ha ganado las elecciones con un 54% de los votos en un país como México en el que son asesinadas más de 3.000 mujeres al año

**EL TRIÁNGULO** 

ÁNGELA

LABORDETA

Mientras en Europa se prevé un crecimiento de la ultraderecha, antieuropeísta y sumamente demagoga, México nos brinda una esperanza con el nombre de Claudia Sheinbaum, que ha ganado las elecciones con un 54% de los votos en un país en el que son asesinadas más de 3.000 mujeres al año en una espiral de vio-

lencia que durante décadas parecía un mal asumido y contra el cual apenas se luchaba, porque existía cierta impunidad y un marco cultural que entendía el sometimiento de la mujer como una forma de relacionarse y vivir y, sin embargo, han sido esas mujeres, hartas de tanto dolor y miedo, quienes la han aupado al poder y, como ella misma reconoció en la noche de su victoria, «hasta aquí hemos llegado todas juntas». Hay en esa frase la grandeza de quien en más de una oca-

sión le ha rogado a él que se apee de sus ojos y de su vi-

violencia que el hombre ejerce sobre la mujer porque líticas que permitan que una niña de 14 años no tenga miedo de ir sola a la escuela ni de que una mujer tenga que ser apaleada a diario porque el tequila se acabó a destiempo, porque hay un tiempo, antes de que llegue el miedo, en el que las mujeres se aprenden de memoria historias sobre amores a los que aún no han visto y así en su soledad aman los nombres de los hombres que no conocen todavía, sueñan con ellos, hasta que descubren que los nombres eran más hermosos que los hombres que los llevan y que son su desdicha y las

manos que rajan su cuerpo y los gritos no son escuchados porque nadie los ha querido escuchar, y entonces es preciso recordar que «hasta aquí hemos llegado todas juntas» y todas juntas debemos seguir avanzando para que nadie olvide que la mujer es asesinada por ser mujer, es violada por ser mujer, es humillada por ser mujer, de la misma forma que es amada por ser mujer.

Aveces, pocas, pienso en el mundo que será dentro de cien años, en el que yo no estaré, y pienso si acaso las mu-

jeres ya no sufrirán ese acoso y violencia con la que tantas generaciones hemos crecido. Y pienso si quizá cuando se hable de lo que se les hacía a las mujeres por ser mujeres provoque tanto asco en la sociedad que el humo envuelva el pasado quemado de dolores y todas las lecturas se hagan con los relojes en silencio y en paz, felizmente amadas.



Ángela Labordeta es periodista y escritora



## El paro se encamina a batir un dato histórico

Aragón finalizó el pasado mes de mayo con un nuevo descenso en el número de desempleados que le deja a apenas 300 del mejor dato histórico de la comunidad desde la Expo de 2008. El cómputo actual se



Aragón tiene ahora 51.166 personas desempleadas.

sitúa en 51.166 personas en paro, que son 1.522 menos que en abril y un 6,71% menos que hace un año. Y llega con unas perspectivas de futuro óptimas y la barrera psicológica de los 50.000 desempleados muy cerca de romperse.

## Los mir de Medicina de Familia arriman el hombro

Cuarenta de los 76 mir de último año de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria han dicho sí a trabajar durante los meses de verano en plazas de difícil cobertura, especialmente en el medio rural.



José Luis Bancalero, consejero de Sanidad en la DGA.

Una muestra de su voluntad de «arrimar el hombro», según el consejero José Luis Bancalero, para atender las carencias del sistema, y que se suma a la idea de fidelizar a los que terminan con un plus para que permanezcan, y que ya tiene hasta 113 inscritos.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló, Subdirector: David López, Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Javier Fajarnés (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.176 Depósito Legal Z2126-90. Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

Opinión | 9

## Un hermano en Arabia



Durante el siglo XX muchos pobres soñaban con un tío en América que les dejara en herencia una fortuna, una nube de dinero caído del cielo, un gordo de la lotería genética, un tesoro de ultramar. ¡Pobres pobres! Un tío en América es una pedrea, comparado con un hermano en Arabia. Juan Carlos I tiene hermanos árabes y vive de ellos a cuerpo de rey. La emeritud del rey de España fuera la paga Mohamed Ben Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, quien viene a ser un sobrino árabe, ya que es hijo de un hermano árabe de Juan Carlos. No hay parentesco de sangre entre el Borbón y los monarcas hidrocarbúricos, pero se llaman hermanos desde hace 50 años y ya quisiera mucha gente gozar a su escala - de tal fratemidad con un hijo de su misma madre.

Al inicio de la democracia Fahd ben Abdulaziz le prestó 100 millones de dólares sin intereses y le regaló el yate Fortuna y los 65 millones de euros que se llevó Corinna como prueba de amor de Juan Carlos I también eran del cariñoso hermano. Algún organismo monetario internacional debería calcular la inflación que generan los amores desinteresados cuando mueven esas sumas a buena velocidad. La cacería de la trompa y la cadera también fue cortesía saudí, de un millonario, porque los hermanos de mis hermanos son mis amigos.

Cuando el emérito no es O rei das Rías Baxas reside en Zaya Nurai, una isla a 13 minutos de mar arábigo de Abu Dabi, en una villa de dos plantas, con ascensor y domótica que facilitan la vida, y una salida a la playa por el jardín para los días que prefiera el agua salada a la dulce de la piscina. A costa de ser exclusiva tiene una treintena de vecinos y es un tercio más pequeña que la Zarzuela, monte de zarzas sin aguas turquesa ni arena rubia molida por el Índico. Como en la fantasía sexual de una persona de orden, vive con cuatro guardias civiles. Los beneméritos del emérito van a nuestro cargo; el resto es hospitalidad del hermano árabe.

## Europa: ¿nuevo pacto de centro?

Los europeos votarán en clave nacional, a veces contra los gobiernos actuales, pero en Bruselas será difícil que surja una mayoría alternativa de derechas

EL ARTÍCULO DEL DÍA

JOAN

TAPIA

La encuesta de Le Figaro a 23.800 personas en los 27 estados de la UE tenía un dato relevante. Un 57% de los europeos tienen confianza en la Comisión de Bruselas, mientras que solo el 44% la mantienen en sus gobiernos nacionales. Y así pasa incluso en los cuatro grandes paí-

ses: Alemania, Francia, Italia y España. La razón es que ante las graves crisis de los últimos años -económica de 
2008, pandemia, guerra de Ucrania, cambio climático- se cree que 
Europa es más apta para proteger a los ciudadanos que los viejos 
Estados, por grandes 
que sean.

Es un dato relevante y, sin embargo, en la mayoría de los Estados el resultado electoral

estará más en función de la política nacional que de la europea. En España, la opción principal será entre los partidarios del Gobierno actual PSOE-Sumar y los que creen que la papeleta del PP de Feijóo será un eficaz voto de censura contra Sánchez. Habrá voto a Vox y a los nacionalistas, pero menos. Y los asuntos que ahora más se discuten —la amnistía y Begoña Gómez, la mujer del presidente— son muy hispánicos. Nada europeos.

Pero cuál de los dos partidos quede primero y su ventaja sobre el segundo serán relevantes en la política interna. La repercusión europea contará menos.

En Francia hay también una gran batalla interna, pero con consecuencias europeas más relevantes. Según casi todas las encuestas, el populismo de Marine Le Pen, muy contrario a la inmigración y con un pasado muy antieuropeo, puede sacar más de diez puntos de ventaja (31% a 18%) a la coalición centrista y liberal del presidente Macron. Sería un voto de censura a Macron – bastante más fuerte del que en la peor de las hipótesis podría sufrir Sánchez – y a favor de un partido que no forma parte ni de la laxa coalición que gobierna Bruselas ni del gran consenso europeo.

Curiosamente, el beneficio político de las últimas grandes protestas sociales y sindicales contra el aumento de la edad de jubilación de Macron no iría a la izquierda sino a la extrema derecha. Las consecuencias a corto podrían ser importantes y aumentaría la posibilidad de que en 2027 Marine Le Pen fuera presidenta de Francia. Se votará en clave francesa, pero –no como en España – los

resultados pueden tener mucha influencia en el futuro de Europa.

En Alemania, está claro que la CDU que forma parte del PPE será la primera fuerza, pero la extrema derecha más extrema de Europa, Alternativa por Alemania (AfD), podría quedar en segundo lugar,

por delante del SPD del canciller Scholz. Y que la AfD adelantara a los socialistas tendría consecuencias tanto internas como en Europa. Los dos motores tradicionales de Europa – Francia y Alemania – quedarían debilitados con una extrema derecha más potente en los dos países.

Habrá que hablar de Italia, pero allí la unión de la derecha del PPE (Berlusconi) con la Li-

ga y el posfacismo de Giorgia Meloni ya viene de lejos. El cambio es que el partido dominante ya no es el socio del PPE —muerto Berlusconi, dirigido ahora por Antonio Tajani— sino Giorgia Meloni, que ha puesto mucha agua a su tradicional antieuropeísmo porque quiere contar en Bruselas para tener más fuerza en Roma.

Pero el tan temido giro a la derecha de la política europea no parece que vaya a ser demasiado fuerte. No sólo por la evolución de formaciones que fueron antieuropeas (Meloni, e incluso Le Pen), sino -más decisivo-porque según las encuestas no habrá en el Parlamento europeo una mayoría de recambio a la laxa coalición que gobierna Bruselas desde hace tiempo. Según el último sondeo que consulto, la actual coalición tendría unos 400 diputados de los 720 que formarán el próximo parlamento (183 del PPE, 140 de los socialdemócratas y 80 de los liberales). Mientras que un pacto del PPE con toda la extrema derecha no llegaría a los 350. Podría partir al PPE y tampoco bastaría.

Pero en Europa las fronteras son fluidas. Hasta no hace mucho, Viktor Orbán, el reaccionario húngaro, estaba en el PPE. Y Europa no podrá avanzar con Italia (o sea Meloni) en contra. Y la fuerte presencia de dos partidos tan enfrentados como el PP y el PSOE en los dos principales grupos europeos no será un plus para el centrismo de Bruselas. Habrá pues que leer con cuidado –y poca brocha gordalos resultados europeos del próximo domingo. ■

Joan Tapia es periodista

Europa y el legado celta



CON SENTIDO/SIN SENTIDO HERNÁN RUIZ

Se habla mucho de la herencia cristiana que cohesionó Europa. No es la única. Previamente incidió la grecorromana y antes la céltica, cuya cultura abarcaba hacia su esplendor del siglo III a.C. toda Europa central y occidental. En nuestra península, desde la cordillera Ibérica hasta Finisterre, con límite meridional en las Béticas, ese vasto territorio centro-occidental era supuestamente céltico. Los celtíberos, asentados en la cordillera Ibérica y su confluencia meseteña con la Central, eran las etnias más destacadas y las únicas que dejaron testimonio escrito en su lengua celta de raíz antigua. Un celtibero, por tanto, podría entenderse más o menos con sus primos britanos, gaélicos, pictos o galos, con los que compartía además idiosincrasia y religión. Por algo los romanos los llamaron celtiberi (los celtas de Iberia) y, aunque no ha sido reconocido su peso en la Céltica europea, la Celtiberia ha aportado el mayor legado escrito, tras el galo, en lengua celta de la Antigüedad y una de las más destacadas aportaciones en su iconografía, sobre todo con las cerámicas numantinas. Esta raíz común ha sido refrendada por recientes estudios genéticos que detectan el predominio del haplogrupo R1b, al que algunos denominan «gen celta», en Europa occidental. Ante las elecciones del 9J nos preguntamos, ¿qué aporta hoy día al viejo continente este legado celta? Todo apunta que aquella civilización vivía una relación mucho más respetuosa y armónica con la naturaleza, por lo que entroncar con ese impulso en detrimento del depredador que impuso Roma parece una urgencia. Así mismo, las fuentes clásicas insisten en el amor a la libertad de los celtas, otro valor que debiéramos enarbolar contra los falsos profetas neofascistas, libertarianos o ultraliberales que proponen hacernos esclavos de la intolerancia o del capital globalizado. No lo olvides, votar en clave celta es liberar Europa. ■

10 | Opinión Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## Naturaleza, familia y la voz de un niño

Un niño que lee su entorno termina pensando y amando su tierra, y por lo que se ama, se pelea para conservarlo

Volvemos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, y David y Sergio vienen a mi cabeza. Uno es tímido, reflexivo, curioso, muy observador y relaciona lo que ve con lo que leyó en los libros. El otro es impulsivo, extrovertido, preguntón, un poco despistado y no recuerda

dónde aprendió todo lo que sabe. Se complementan, y si se conociesen, si acompasasen sus ritmos, se llevarían bien, porque saben escuchar, les gusta la naturaleza y comprenden la necesidad de cuidarla.

Los conocí con apenas seis años en las limpiezas de playas que hacemos. Por supuesto, no venían solos. Al primero lo llevaba su madre, una mujer que entendió la importancia de la tribu para educar un niño. Por eso se alió con las

maestras y se comprometió con la AMPA de su colegio. Para formar parte del crecimiento educativo y social de su hijo, siendo consciente de su responsabilidad, buscó alianzas, sinergias, apoyos, consejos y decidió opinar, colaborar y trabajar activamente en su formación.

Al segundo era su abuela, sabedora de que hay lecciones que no se enseñan en los colegios, que es la familia quien educa en valores, la que da ejemplo, la que reafirma lo que aprenden en la escuela. Decidió unirse a los colectivos sociales, asociaciones ecologistas y conservacionistas para mostrarle que hay gente que lucha porque cree que otro mundo es posible; que cada gesto, por minúsculo que parezca, es importante; que los muros se derrumban con constancia; que los caminos se hacen al andar; que las utopías, los sueños, las esperanzas, se siembran, se construyen y se alcanzan paso a paso, golpe a golpe, gota a gota, verso a verso.

Ellos lo absorben todo, y gracias a la tecnología, a internet y a la globalización, manejan conceptos, ideas y conocimientos que para nosotros eran impensables y que todavía vamos asimilando poco a poco. Los estamos preparando para un futuro prometedor, lleno de oportunidades, de mundos por descubrir, y que se cuela en nuestras vidas a unas velocidades de vértigo en las que no les da tiempo a reflexionar, a detenerse, a saber quiénes son y qué es lo que desean.

Pero con la esperanza puesta en el futuro, se nos olvida que somos el presente, que son nuestras huellas erradas las que tendrán que borrar, nuestros desmanes los que corregir, nuestras barbaridades las que subsanar. Empecemos a hacerlo ya, con ellos, para no avergonzarnos cuando nos pidan explicaciones y tengamos que justificar la inacción, el pasotismo, la comodidad; el despilfarro de recursos naturales; la pérdida masiva de la biodiversidad; la destrucción sistemática de los ecosistemas; la contaminación de la atmósfera, los suelos, los océanos y el espacio; la privatiza-

ción del agua; la especulación de la energía del sol y del viento; el secuestro de las semillas que nos alimentarán o las medicinas que nos curarán.

Es el momento de bajar de la nube, de tocar y oler la tierra, de saborear el ahora, de defender

> lo local, lo cercano, lo palpable, lo que nos alimenta, cobija y sustenta. Aprovecha estos días que se acercan, y aprende a mirar con ellos los espacios naturales cercanos, participa en las limpiezas de playas, en los cuentacuentos, en los talleres de reciclaje, de huellas, de plantas aromáticas, en los paseos para observar los flamencos que vuelven cada año o los delfines que nadan en nuestra costa y entre las estrellas.

Olvida tus prejuicios, las ideas preconcebidas, la negatividad que nos invade ante un mundo que no nos representa e interésate por lo que aprenden en el colegio, por sus inquietudes ambientales, colabora con la escuela, con la AMPA, con los colectivos sociales, con las administraciones. Para cambiar el mundo necesitamos marcarles un camino y actuar en nuestro entorno más inmediato, en el ahora inminente, con nuestros vecinos y amigos.

Dicen que un niño que lee es un adulto que piensa. Yo le añadiría, parafraseando a Jacques Cousteau, que un niño que lee su entorno termina pensando y amando su tierra, y por lo que se ama, se pelea para conservarlo.

La madre tribal y la abuela azul no lo saben, pero les están haciendo el mejor regalo que David y Sergio podrán recibir jamás. Con su constancia, su compromiso y el susurro cómplice, les han tejido unas alas capaces de alcanzar lo inalcanzable, y han conseguido que tengan una voz propia, con la que gritan orgullosos que son guardianes de la naturaleza.

Veremos por dónde los lleva la difícil e incierta etapa de la adolescencia, pero hay lecturas, semillas, lecciones y ejemplos, que nunca se podrán borrar y, que tarde o temprano, les recordarán quiénes son y marcarán su camino, nuestro destino. ■

> Con la esperanza puesta en el futuro, se nos olvida que somos el presente, que son nuestras huellas erradas las que tendrán que borrar



MOISÉS PALMERO ARANDA

## CARTAS

#### **POLÍTICA**

## Pueblos amigos Antonio Nadal ZARAGOZA

Al Gobierno español le encanta decir que Marruecos, Israel y Argentina son países amigos de España, pero el momento actual demuestra que no es cierto. Hay conflictos con estos tres países y se supone que durante un largo tiempo. Con Marruecos hay conflictos por temporadas, por la pesca, por la emigración y por no reconocer a Ceuta y Melilla parte de España. Con Israel por el reconocimiento de Palestina como país. Por cierto, el PP dice que no es momento de reconocer a Palestina (más de 140 países la han reconocido), ¿cuándo reconocerla, cuando ya no exista, cuando Israel la haya hecho desaparecer? Es incomprensible que todavía se dude por parte de algunos países de que Israel está cometiendo genocidio con los palestinos. ¿Qué es genocidio sino matar todos los días a cientos de niños, mujeres y población civil en general en hospitales, centros comerciales y escuelas? Conflicto también con el presidente argentino en un cruce de insultos que resulta infantil. Por otra parte, Abascal viene a Zaragoza a decir que está de acuerdo con el trasvase del Ebro, que es lo mismo que mencionar la soga en casa del ahorcado, y los votantes aragoneses de Vox le aplauden. ¿Saben estos ciudadanos lo que es tirarse piedras al propio tejado?■

#### MÚSICA

## Grandes y pequeños conciertos Martina Pellejero ZARAGOZA

140.000 espectadores para ver a Taylor Swift en Madrid, 120.000 para ver a AC/DC en Sevilla, 4.500 vieron el concierto de Isabel Pantoja en Zaragoza. Se dice que las

comparaciones son odiosas, pero son odiosas para el que sale perdiendo en la comparación. 30.000 personas acudimos al concierto de Tina Turner en La Romareda en el año 1990, 40.000 al concierto de Mecano en el mismo campo de fútbol en el año 1989. El negocio que mueven los conciertos musicales populares es de gran importancia para las localidades en donde se celebran, dependiendo del número de personas que acuden a ellos. Hay conciertos a los que asisten personas que vienen de distintos países y conciertos para consumo local y poco más. Artistas que interesan, que se ponen de moda una temporada, y artistas que se mantienen en el candelero durante toda su vida. Ana Belén, Joaquín Sabina, Serrat y Víctor Manuel son cantantes que mantienen un número considerable de fieles seguidores que casi les obligan a dar un concierto cada periodo de tiempo no muy largo. Zaragoza lleva bastantes años que no es lugar de masivos conciertos musicales internacionales y eso tendría que corregirlo el ayuntamiento para atraer miles de visitantes a la ciudad que no vinieran sólo de paso. ■

#### **PSOE ARAGÓN**

## Javier Lambán José Morales

ZARAGOZA

Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, es hoy senador y secretario general del PSOE en Aragón. No pretende regresar a la primera fila de la política, pero sí intenta que el relevo que debe producirse en el PSOE aragonés vaya en la línea de lo que él considera que son las cuestiones básicas a las que su partido debería seguir siendo leal. El espíritu de 1978, y no el de 1936, es el faro en cuya luz se fija Lambán. No es el único socialista que cree en esto, pero por alguna extraña razón no consiguen que este ideal cale en la vida interna del partido. ■

ENTRE TODOS. Hernán Cortés, 37. Zaragoza, 50005

Puede leer más cartas de los lectores y publicar sus artículos en:

www.elperiodicodearagon.com. Contacto: eparagon@elperiodico.com



10 - 16 DE JUNIO

## EN ARROYOMOLINOS

VEN A ESCALAR Y SÚMATE AL MOVIMIENTO DE L DESAFÍO, LA SUPERACIÓN PERSONAL Y LA DIVERSIÓN

# CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DIFICULTAD Y PARAESCALADA



13 – 15 JUNIO

CTO. DE ESPAÑA DE DIFICULTAD

16 JUNIO

CTO. DE ESPAÑA PARAESCALADA

Primera prueba de la Copa de España de Dificultad y Paraescalada.

Por primera vez en España instalamos un muro exterior de carácter internacional para la competición de juveniles, absolutas y paraescalada.

## OPEN CLIMBING MADRID

Abrimos la participación a los aficionados, colegios, universidades, escuelas de escaladas y a todas las federaciones en el espectacular muro de búlder de más de 30 metros.

Además de concursos divertidos como el de lances para toda la familia.

## CLINICS Y CHARLAS

Charlas de concienciación sobre el bullying, la superación personal, la anorexia en el deporte y clinics con los top mundiales de la escalada: Chris Sharma, Gella Maciá, Shauna Coxey y Carlos Suárez.

## **CLIMBING MUSIC**

Conciertos de La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen, Crianza y las sesiones del DJ Abel the Kid v DJ Varoc.

## GASTRONETAS

La mejor oferta grastronómica en las food truck de Climbing Madrid.

PARA MÁS INFORMACIÓN



ORGANIZADO POR:











Indoorwall













IMPULSADO POR:



## DATOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

# Aragón bate de nuevo su récord de empleo y busca bajar de 50.000 parados

La comunidad supera los 620.000 ocupados por primera vez en su historia impulsado por la contratación femenina y la bajada del paro en industria, la recogida de fruta, servicios y construcción

MARCOS CALVO LAMANA Zaragpza

Aragón sigue a la cresta de la ola del trabajo. Inversiones industriales, turismo y servicios han aupado a la comunidad a un mayo de récord tras sumar casi 14.000 ocupados en un solo mes, lo que lleva al mercado laboral aragonés al mejor dato de afiliados a la Seguridad Social de su historia (623.469) y deja allanado un verano que puede ser histórico en lo que a desempleo se refiere. La simbólica cifra, que supera por primera vez los 620.000 aragoneses con al menos un contrato de trabajo y mejora por mucho los números previos al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, llega acompañada de un significativo descenso en el volumen de parados, que cerró mayo con un total de 51.166 en el total aragonés (1.522 menos que en abril).

Ambas cifras son significativas porque apuntalan una tendencia positiva no vista desde el verano de 2008, cuando el mercado laboral español vivía dopado en los meses previos al crac inmobiliario y el aragonés en una ensoñación todavía mayor por los efectos económicos de la Expo del Agua. La cifra de ocupados del último mayo supera en 20.000 a la del mejor mes de 2008 y la de desempleados se sitúa apenas 300 parados por encima del dato de septiembre de 2008 (50.818), cuando las oficinas del paro comenzaron a acumular colas de aragoneses en busca de trabajo, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo, Seguridad Social y Migraciones. Aún queda trabajo, eso sí, para rebajar el dato hasta el comparable con mayo de hace 16 años, cuando Aragón registraba 40.881 desempleados, una cifra dopada por esa falsa sensación de bonanza a la que contribuyó el macroevento de Zaragoza.

Fue eso precisamente lo que destacó el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en una visita a las instalaciones de Gres Aragón, en Alcañiz. «Hoy hay casi 40.000 aragoneses más (por la comparativa mayo a mayo) trabajando que durante la Expo. Y los



Un temporero de la campaña de fruta que comienza en mayo, en una imagen de archivo.

En clave nacional. Más datos

## España supera las 10 millones de trabajadoras

España ha superado por primera vez la simbólica cota de los 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Así lo constatan los datos de

GABRIEL UBIETO Barcelona empleo avanzados a mitad de mes y publicados este viemes por el Ministerio de Inclusión, que también dan cuenta de que el mercado laboral español consolidará este mayo la cifra de los 21 millones de trabajadores en activo.

Mayo suele ser un buen mes para el empleo y las empresas prolongan la dinámica de contrataciones que habitualmente se inician en marzo. Salvo sorpresa y cambio brusco de tendencia, a cierre de este mes Cataluña logrará batir su propio récord de ocupación, alcanzando por primera vez en su historia los 3,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. Unos registros que no se alcanzaron ni antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria. Si bien durante unos días del mes de abril la Seguridad Social registró cifras de afiliación femenina superiores a los 10 millones, finalmente el efecto final de mes y la habitual finalización de contratos temporales a día 30 hizo que España no pudiera consolidar esa estadística de ocho cifras. Este mayo, salvo giro de guion inesperado, los datos de afiliación de la primera quincena sí permiten vislumbrar esa efeméride. ■

datos son muy buenos en las tres provincias aragonesas y en todos los sectores», celebró.

En cuanto a dinámicas, el paro descendió en un 6,71% y en 3.680 personas respecto a mayo de 2023, una caída superior a la registrada en el conjunto de España, donde el desempleo ha caído un 4,79% en tasa anual. Y esa bonanza laboral en el plano aragonés se consolida sobre el progreso del empleo femenino, que logra por fin recortar la brecha de género que históricamente lastra el mercado laboral: hay 2.473 aragonesas en paro menos que hace un año, un descenso del 7,25%, mientras que la caída del desempleo en hombres es del 5,82% con un total de 1.207 menos. Del mismo modo, avanza la contratación de migrantes, impulsada en mayo por la llegada de temporeros de la fruta en una campaña que el campo aragonés califica de vuelta a la normalidad tras años de sequías, episodios de pedrisco y heladas. Hay un 4,84% menos de

parados extranjeros hoy en Aragón que hace un año.

Una muestra de todo ello es la lectura en cuanto a sectores productivos, pues el paro registrado en mayo se reducía en Aragón en 2.772 personas en servicios (un 7,26% menos anual), en 316 personas en industria (5,26% anual), en 284 personas en agricultura (13,31% anual) y en 271 personas en construcción (8,33% anual). La tendencia al alza del mercado laboral es constante en todo el país, si bien el vigor con el que avanza Aragón es incluso superior a las comunidades de su entorno con una bajada mensual del 2,89%. El paro se redujo en mayo en la Comunidad Valenciana a un ritmo del 1,07% mensual, mientras que en Navarra lo hizo con una caída del 1,53%, Cataluña, del 1,85%, y La Rioja y el País Vasco, del 2,86%.

Desde el sindicato CCOO Aragón celebran el impulso que ha supuesto la reforma laboral de 2021, aunque llaman la atención sobre los

## Crisis empresarial

## «En Leciñena éramos una cuadrilla y la mayor ilusión era sacarla adelante»

Buena parte de la plantilla supera los 45 años y lleva «toda la vida», como José Luis Manceñido, en la fábrica de Utebo, por lo que ahora deben empezar de cero

El Periódico

M. C. L. Zaragoza

Las cifras

El porcentaje en el que el desempleo ha caido entre mayo de 2023 y de 2024 en Aragón un 6,7%.

2008

El mercado laboral aragonés supera en casi 20.000 ocupados la mejor cifra registrada en el año de la Expo, tope de la serie histórica.

> «cambios» que quedan por realizar en el mercado de trabajo. El primero de ellos es abordar el elevado paro de larga duración, esas personas que llevan un año o más buscando empleo, pues supone el 41% del total. «Reducir el paro de larga duración, como ya se está haciendo con la tasa de desempleo desde la implantación de la reforma laboral debe ser una prioridad en materia laboral», dijo Carmelo Asensio, responsable de Empleo de la organización, quien apostó por introducir unas políticas activas de empleo «potentes». Desde UGT Aragón también reiteraron la «necesidad» de esas políticas activas de empleo, alertando sobre el impacto de los sectores estacionales sobre problemas «estructurales», como el desempleo en mujeres, migrantes y jóvenes.

> La patronal CEOE Aragón destacó la buena evolución del mercado laboral pero volvió a insistir en «la seria dicotomía que tenemos en Aragón con más de 51.000 parados y alrededor de 20.000 ofertas de empleo que necesitan cubrir las empresas en la comunidad autónoma». Por su parte, la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, llamó la atención sobre que las «muy buenas noticias» en forma de grandes inversiones para Aragón, que a su juicio hacen todavía más importante «trabajar para cubrir las necesidades del personal de nuestro tejido empresarial, especialmente las pymes, y cuadrar la formación con las demandas del mercado laboral». ■

José Luis Manceñido finiquitaba el lunes una reparación para un cliente de Leciñena cuando a media mañana le pasaron la noticia: el empresario que iba a salvar la emblemática compañía fabricante de remolques y semirremolques, la empresa a la que dedicó su vida durante los últimos 36 años, se echaba atrás en el último momento, condenando a la compañía al cierre, lo que deja a 60 familias en la calle. Terminó el trabajillo que tenía entre manos, recogió sus cosas y se marchó para casa. «Al final tienes un compromiso, una relación muy estrecha con los clientes. No les puedes dejar tirados y los conoces de toda la vida. Y si hace falta mañana iré a dar la cara... Es que hemos luchado mucho por esta empresa, por sacarla adelante. Toda mi ilusión era que esto siguiera», dice Manceñido, vecino de Utebo, donde se ubica la fábrica en la que ha trabajado los últimos 36 años, más de la mitad de las 60 primaveras que cuenta ahora.

«Éramos una cuadrilla porque el ambiente era buenísimo», afirma, antes de echar la vista atrás y enumerar el sinfín de conflictos que ha atravesado Leciñena antes de su cierre definitivo, desde la crisis del 92 al último concurso de acreedores.



«No sabes lo que era esto cuando yo empecé. Era un imperio, donde mejor se cobraba de todo Aragón. Todo el mundo quería trabajar aquí o en la GM. Y en estos años todo se ha venido abajo», lamentaba ayer Manceñido, cuyo caso es paradigmático de lo que ocurrirá con la plantilla de Leciñena tras el cierre de la fábrica. con muchos en la rampa de salida del mercado laboral que deberán empezar de cero.

La de José Luis fue una de las historias que se escucharon ayer en el centro cultural El Molino de Utebo,

donde el comité de empresa reunió a la plantilla en asamblea de trabajadores para trasladarles lo que ya conocían: que el inversor que iba a reflotar la empresa reculaba y que no había futuro para la compañía. «Hay decepción y frustración, no se puede decir de otra forma. Los que hemos aguantado hasta el final nos jugábamos mucho por la antigüedad acumulada. Llevábamos entre 20 y 30 años en la empresa y es parte de nuestra vida. Nos parece lamentable la posición que ha tomado el inversor (Francisco Vera, Albi-

dania), dado que alega que le faltaba información cuando se le facilitó incluso más de la que tenía derecho por la buena fe de la plantilla y de la administración concursal. Al final lo que piensas es que ha venido a especular», denuncia el presidente del comité, David Capitán.

El juez debe ahora decretar la anulación del proceso de venta y el administrador concursal ejecutar el expediente de regulación de empleo. Hasta 60 personas, la mayor parte de ellas por encima de los 45 años, se irán a la calle. ■

## Sector primario

## El corte de carreteras con Francia finaliza sin grandes incidentes

Un centenar de agricultores completan la acción comenzada el pasado lunes y que afectó a las conexiones de Aragón, Cataluña y País Vasco

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Las protestas de los agricultores en la frontera entre España y Francia finalizaron ayer a las 10.00 horas, justo un día después de iniciarse un movimiento en el que partici-

paron más de 200 agricultores en territorio aragonés. El corte, que se replicó en las conexiones con Francia situadas en País Vasco y Cataluña, paralizó el tráfico durante horas y limitó la circulación, sobre todo de vehículos pesados.

Los propios organizadores de la movilización, que en Aragón fue la

asociación AEGA, ya avisaron el lunes de que el bloqueo iba a durar hasta las 10.00 horas de aver. Dentro de la anormalidad de la situación, las protestas se desarrollaron sin grandes incidentes.

Con relevos nocturnos, iniciados en torno a las 22.00 horas del lunes, cerca de un centenar de agricultores mantuvieron cortados los accesos por la noche y desde primera hora de la mañana.

En el caso aragonés, el cruce del Somport sufrió cortes intermitentes de algo más de 50 agricultores entre las 7.40 y las 10.00 horas, momento en que las movilizaciones fueron desconvocadas. Algo similar tuvo lugar en el Portalet, donde desde las 7.00 horas más de una veintena de agricultores de ambos lados de la frontera lograron cortar de manera total la vía. Posteriormente, también realizaron cortes intermitentes.

Las movilizaciones se enmarcaron en la recta final de la campaña electoral para las europeas, ya que el movimiento agrícola viene siendo muy crítico en los últimos meses con las políticas de la Unión Europea.

■

14 | Aragón
Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## Logistica

# Sesé transportará desde Marruecos piezas 'low cost' para Stellantis Vigo

La multinacional del automóvil contrata los duo-trailer de la compañía aragonesa para abrir una nueva ruta con África que estudia enlazar con Zaragoza

A. AMOEDO / M. CALVO Vigo / Zaragoza

El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, lo dijo bien claro esta misma semana: la empresa necesita comprar componentes en países como México, India, Turquía o Marruecos para poder hacer frente al coste que supone fabricar un vehículo eléctrico y a la competencia de China. Por eso, la multinacional lleva tiempo avisando a los proveedores de que es necesario que ofrezcan precios low cost, dado que de lo contrario los pedidos para los modelos del futuro se irán a este tipo de países. Uno de los lugares predilectos para el portugués es el norte de África, por lo que acaba de abrir una ruta por carretera entre Marruecos y su fábrica de Vigo donde juega un papel fundamental una empresa aragonesa. La compañía logística Sesé será la encargada de mover, a través de sus megamiones duo-trailer, el flujo de componentes desde el área de Tánger a la factoría gallega, primero con una frecuencia de uno a la semana y, más tarde, de hasta dos al día.

Este tipo de medio de transporte existe ya desde hace años, pero en España su uso estaba vetado por las normas de tráfico, que impedían su circulación. En enero de este curso, la Dirección General de



Uno de los duo-trailer de Sesé, el mayor camión de la gama.

Tráfico (DGT) modificó la instrucción para que estos grandes camiones pudiesen circular por los viales españoles.

Desde ese momento, las empresas logísticas y las grandes factorías que veían en ello una oportunidad se pusieron manos a la obra. La planta de Balaídos, por su parte, se puso en contacto con Trans-Sesé, que ya en el pasado había hecho sus pinitos con los llamados duotrailers, también con otros fabricantes como Volkswagen/Seat, unos megavehículos de doble semirremolque capaces de transportar hasta 72 toneladas. Tras las pruebas pertinentes realizadas en estas semanas, la dirección del centro vigués informó a la plantilla que en junio comenzarían a traer las piezas marroquís a través de este medio de transporte.

Según confirman fuentes de la propia compañía aragonesa, Sesé y Stellantis empezarán esta operativa con una frecuencia de un duotrailer a la semana ya en el mes de junio, aunque la intención es la de llegar a dos camiones al día. Con ello, además de poder aumentar el flujo de suministro, logran un ahorro de costes en el transporte del 30% y una reducción de las emisiones del 20%. Hasta Balaídos llegarán cargados y regresarán con los embalajes para continuar trayendo componentes low cost desde las fábricas instaladas en el país africano.

Junto a este flujo desde el sur, Stellantis estudia también utilizar este tipo de vehículos para conectar Balaídos con la factoría de Figueruelas, donde tiene su otro gran nodo de producción.

En Kénitra, al norte de Rabat, Stellantis está finalizando esta semana las obras de ampliación de su factoría, que está rodeada de un buen número de proveedores que, en algunos casos, también están instalados en Vigo y su área. De igual forma, hay muchas firmas que se ubican en Tánger, desde donde también vienen piezas hasta Galicia.

De hecho, en algunos casos los pedidos que estas semanas están siendo negados a empresas de la zona es porque están siendo adjudicadas a plantas marroquís, como sucede con los climatizadores del nuevo proyecto SP1, que en lugar de hacerlos Denso, situada en Valladares, los hace una empresa china asentada en Kénitra, Nanjing Xiezhong Auto-Airconditioner.

## Economía

## Sphere España invierte 8 millones en el último año en Pedrola

EL PERIÓDICO Zaragoza

Sphere España, compañía líder en el mercado de bolsas biodegradables y compostables, ha invertido casi 8 millones de euros en el último año para mantener su complejo de economía circular de Pedrola a la vanguardia de la calidad, la rapidez y la seguridad que exige un mercado tan exigente y competitivo como el actual.

Las mejoras incluyen nueva maquinaria de fabricación de bolsas de basura de última generación y la automatización de la logística interna, así como una planta fotovoltaica contigua a la nave de producción que va a entrar en funcionamiento de forma inminente.

La hoja de ruta para 2030 de Sphere España tiene como objetivos la descarbonización total de su actividad en Pedrola y la reducción de su huella de carbono, que en los últimos tres años ha disminuido un 57%. Con más de 60 años de trayectoria en el mercado, la compañía camina firme hacia ellos con la puesta en marcha este mes de una planta fotovoltaica gracias a la que la energía solar cobrará mayor protagonismo en su compromiso por que el 100% de la energía que utiliza proceda de fuentes renovables.

## Innovación y medio ambiente

## La planta de Figueruelas inicia su plan de energía renovable híbrida

Stellantis, de la mano de Prosolia Energy, va a desarrollar un modelo pionero que apuesta por el uso mixto de la tecnología fotovoltaica y eólica

EL PERIÓDICO Zaragoza

La planta de Stellantis Zaragoza inicia su proyecto de energía renovable híbrida de la mano de Prosolia Energy. Siguiendo la estrategia de su plan Dare Forward 2030 para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2038, evitará en su planta de Zaragoza, gracias a un proyecto de autoconsumo híbrido, la emisión de 14.819 toneladas de CO2.

Prosolia Energy, productor europeo de energía integrado verticalmente, y Stellantis, avanzan en su colaboración para la descarbonización de la actividad en su factoría de Figueruelas con el arranque de su proyecto de hibridación energética para autoconsumo eléctrico. Se trata de un modelo pionero en España que apuesta por un mix de las dos tecnologías de fuentes renovables más competitivas actualmente, la eólica y la fotovoltaica, para garantizar un suministro sostenible, estable y eficiente durante las 24 horas del día.

En concreto, esta hibridación arranca con la instalación de un primer aerogenerador eólico para autoconsumo en la fábrica ubicada en 
Zaragoza con una potencia instalada 
de 6,9 MW. Este aerogenerador 
cuenta con la tecnología de Nordex 
Group, fabricante de turbinas eólicas 
participado por el grupo español Acciona.

La energía renovable generada por el módulo eólico se sumará a la de los paneles fotovoltaicos que ya están en funcionamiento en la planta y fueron instalados también por Prosolia Energy en la modalidad de autoconsumo. Está previsto que el proyecto, que avanza en distintas fases, produzca en el futuro energía eléctrica con una potencia de hasta 30,8 MW de origen solar y 27,6 MW de procedencia eólica, lo que permitirá cubrir el 80% de las necesidades de electricidad de la factoría de automóviles con fuentes de origen renovable.

Otro de los factores que resaltan la importancia de estas instalaciones de energía renovable es que el consumo se produce en el mismo lugar donde se genera la energía, evitando grandes infraestructuras de transporte y dotando de mayor independencia energética a la planta de Figueruelas.

Este proyecto, que se enmarca en un acuerdo global entre las dos empresas y que contempla una amplia cartera de autoconsumo a nivel internacional, permitirá a Stellantis Zaragoza consolidarse como la planta de autornoción española con mayor aportación de energía sostenible para su consumo. el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

## Evau 2024

La espera ha terminado y casi 7.000 aragoneses se juegan en la antigua Selectividad buena parte de sus opciones de poder acceder al grado universitario que desean. Los estudiantes comenzaron ayer, en una primera jornada con muchos nervios, la fase general. Hoy continúan y mañana terminarán la decisiva prueba para su porvenir.

## El futuro de lo jóvenes, a examen

Fotos: Miguel Ángel Gracia

#### ARTURO POLA Zaragoza

La espera terminó ayer para los 6.877 estudiantes aragoneses (récord histórico) que ya se están enfrentando, en las diferentes ciudades que son sede de la prueba, a la temida Evau. Un largo camino (dos años de Bachiller más las anteriores etapas educativas) que desembocó en el primero de los tres días en el que los alumnos se juegan su más inmediato futuro académico. Es normal, por ello, que las primeras horas de la antigua Selectividad fueran de todo menos tranquilas.

Porque, a minutos de que comenzara el primer examen, el de Lengua y Literatura, hasta los que se confesaban tranquilos estos últimos días eran ayer un manojo de nervios. Era el caso de Carmen González, que reconocía, en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, que «ni ha podido desayunar de los nervios». «Estaba bien y he llevado bastante bien y calmada la preparación, pero ya cuando me he levantado...», confesaba con una risa, nunca mejor dicho, nerviosa. González aseguró que la buena media que tiene de Bachiller «le da tranquilidad» para tratar de acceder al grado de Magisterio que desea, aunque «todo puede pasar en la Evau».

Compañeros de clase de la joven, en el instituto de Zuera, son también Carmen Esteban e Iker Ligorred. «Yo sí he podido desayunar eh?», se apresuraba a confirmar Esteban, aunque también se confesaba inquieta ante las pruebas, ya con DNI en mano y esperando a que comenzara el llamamiento. «Para mí hoy es el día malo, porque las asignaturas de la parte específica las llevo mucho mejor», explicaba. Su colega Iker era otro de los que estaba tranquilo, «o al menos eso pensaba», antes de que la realidad de la Evau les alcanzara a todos. «Cuando veníamos desde Zuera y hemos pasado por la Academia Militar General he pensado...ya estamos aquí», relataba el joven.

Una sensación general, acorde a lo que está en juego, que se extendía por todo el campus San Francisco, por momentos desier-



Varios alumnos, concentrados instantes antes de que les entregaran el primer examen de la Evau.

## Los datos

## La última con el modelo actual

Antes de que comenzara el primer examen, la directora general de Universidades, María Luisa Feijóo, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, comparecieron para explicar los pormenores de la Evau de este año. La de 2024 será la última con el modelo actual y desde el próximo curso, la Lomloe apuesta por un modelo menos teórico y más competencial.

De una posible Evau única a nivel nacional, Feijóo reconoció las reuniones para buscar «la homogeneidad» y el «mayor consenso», mientras Alcalá recordó que si cambia la Evau deberían hacerlo también los currículos de Bachiller.



Un profesor hace el protocolario llamamiento antes de una prueba.

to porque los estudiantes estaban tratando de demostrar todo lo que han estudiado durante el año y a momentos repleto de bullicio cuando los jóvenes aragoneses intercambiaban opiniones entre ellos para ver cómo les iban saliendo las cosas. Tras el de Lengua, en el que los estudiantes tuvieron que hacer frente a preguntas sobre Miguel Delibes, Antonio Buero Vallejo, Gloria Fuertes o Antonio Machado, les siguieron en el primer día de la Evau las pruebas de Historia, Inglés y Filosofía.

Entre las jornadas de hoy y mañana, los futuros universitarios se

van a enfrentar a los exámenes de la fase específica, es decir, de las asignaturas que más relación guardan con los estudios que desean realizar y los que tienen más peso a la hora de calcular su nota final, el número que determinará si pueden entrar en los grados en los que se desean matricular.

Será a partir del 12 de junio cuando los resultados de la Evau podrán ser consultados por los estudiantes de forma telemática. Las solicitudes de segunda corrección serán presentadas por el mismo medio digital entre los días 13 y 17 de junio.

## La polémica

## STEA impugnará el acuerdo de Educación

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Sindicato de Trabajadoras/es de la Enseñanza de Aragón (STEA) anunció ayer que recurrirá ante los tribunales el acuerdo sobre condiciones laborales y salariales suscrito por la DGA y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT. Para STEA, «es lesivo en algunos aspectos para los trabajadores y supone un claro retroceso con respecto al de noviembre de 2022, y que el actual Ejecutivo se ha negado en redondo a desarrollar».

El sindicato confía en que se pueda paralizar la aplicación del acuerdo ya que «mantiene más horas lectivas que el de 2022, plantea un falso e insuficiente aumento salarial que se retrasa hasta 2026, con una plantilla de docentes más reducida y una merma general en la calidad de la enseñanza en Aragón».

## La clausura

## La Universidad de la Experiencia celebra su fin de curso

EL PERIÓDICO Zaragoza

El curso 23/24 de la Universidad de la Experiencia ha llegado a su fin y ayer bajó el telón con su tradicional acto de clausura, que se celebró a partir de las 12.00 horas en el salón de actos de la Facultad de Medicina. La lección de clausura fue impartida por la escritora Ana Alcolea y llevó por título Más allá de las palabras. El evento se cerró con una actuación musical a cargo del coro Dona Nobis Pacem.

Ha sido un año de récord para la Universidad de la Experiencia del campus público aragonés, que ha contado con
2.700 alumnos, un equipo de
300 profesores y 19 sedes distribuidas por toda la geografía de
la comunidad, además de una
online. Tanto es así que la organización ha tenido lista de espera para poder entrar a formar
parte de ella.

16 | Aragón el Periódico de Aragón Miercoles, 5 de junio de 2024

## Política sanitaria

## Más del 50% de los mir de último año de Familia trabajarán este verano

Un centenar de médicos se han interesado por la web de fidelización en Aragón, de los que unos 40 están «dispuestos a arrimar el hombro» en la zona rural

**EVA GARCÍA** Zaragoza

La medida impulsada por el Gobierno de Aragón por la que los mir que acaban en septiembre su formación puedan ejercer de forma autónoma y así se pueda paliar el déficit de profesionales y garantizar la asistencia sanitaria este verano ha tenido una «buena acogida». Y de hecho, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, aseguró ayer que la planificación para los próximos meses «no va a ser tan agobiante» debido a que los residentes de último año «han tendido la mano» y «arrimarán el hombro», porque están dispuestos a pasar consulta pese a no haber terminado su formación.

José María Merchán Donaire celebra dos cumpleaños, el de su nacimiento (ahora tiene 60 años) y el de su segunda vida (hará 9 en agosto), gracias a un trasplante de corazón. A él le detectaron un problema en el reconocimiento del trabajo, que después derivó en el cardiólogo y tras «un jamacuco», fue ingresado y le colocaron un desfibrilador. Estuvo 28 meses en lista de espera para un trasplante porque su eyección era muy bajita y «me cansaba enseguida».

Contaba ayer en el centro Joaquín Roncal, que para él, oír la palabra trasplante «fue muy duro», asegura Merchán, acompañado por Jorge Carrasco, presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón; pero era la única solución porque «no podía hacer nada», señaló.

En su caso, el trasplante llegó a la tercera. «Lo peor fue que te llaman, te preparan y cuando te van a bajar al quirófano, te dicen, lo siento, el corazón no vale», dijo. La segunda vez, también preparado, le dijo la cardióloga: «Lo siento mucho, se ha parado el corazón del donante». «Fue un shock brutal», aseguró. A la tercera fue la venciday, aunque reconoce que es «duro», todo ha ido bien gracias a «la rehabilitación cardiaca». Reconoció que lleva una vida «más o menos normal, tienes tus limitaciones y medicación para toda la

En la web destinada a atraer y mantener a residentes que tuvieran interés por trabajar en Aragón, se han registrado un total de 113 profesionales de todas las especialidades. Algunos ya «han firmado sus contratos» como es el caso de un oncólogo en Barbastro y otros están pendientes de firmarlo; pero los números «incluso en el ámbito de Atención Primaria», la más deficitaria, «son buenos». Hasta la fecha son más de 40 jóvenes de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria (son unos 80 los que finalizarán su formación en septiembre) los que «han expresado su interés en colaborar durante este verano» y ya cuando acaben su residencia poder optar a las otras medidas de fidelización, como que son 7 u 8 los profesionales de insistió Bancalero en que tendrán a ria para poder formar a más faculpueden ser los contratos de tres fuera que han mostrado interés por su tutor y a cualquier especialista

años, los pluses por ejercer en centros de difícil cobertura, o las medidas sociales, entre otras. Esta cifra puede aumentar, ya que todavía faltan por confirmar los que forman parte de la unidad docente del

El consejero pedirá hoy el «respaldo» del ministerio a las medidas para atraer profesionales

sector 2 de Zaragoza, de Barbastro y de Huesca.

Además, el consejero reconoció

venir a trabajar a Aragón, «alguno porque es de aquí, pero se formó fuera». La prioridad será cubrir esas plazas de difícil cobertura, donde se encuentran todos los centros de salud con déficit de profesionales y «la bolsa a cero», explicó.

Estas son algunas de las medidas que hoy el consejero aragonés llevará a la Comisión Interterritorial (a la que asistirá de forma presencial) para que el Ministerio de Sanidad las «respalde», sobre todo en cuanto a ese trabajo con total autonomía, puesto que la «han ido adquiriendo a lo largo de sus años de especialización», dijo, para después precisar que, aunque no acaben su formación hasta septiembre, están «en un 99%». Además,

para consultar dudas. Aunque no obtenga el respaldo, la medida se pondrá en marcha porque entiende que «tiene el amparo de la normativa», que dice que tienen que mostrar su autonomía «en no menos de los últimos dos meses» y en este caso serían tres porque en septiembre acaban la especialidad.

El consejero se mostró muy crítico con la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que, aunque aseguró que la Interterritorial que tiene lugar hoy es «positiva» porque ha atendido la solicitud de las comunidades para tratar la mejora de la Atención Primaria; al mismo tiempo, es «negativa» porque en el orden del día está la «cobertura de las consultas de verano, que no es competencia del ministerio» pero sí lo es la planificación y saber «cuántos médicos hacen falta en toda España».

Otras medidas que espera Bancalero que se debatan son el «cambio de elección de especialidad, que sea presencial y a tiempo real», que se elimine la nota de corte y que «en octubre haya una convocatoria extraordinaria para que opten aquellos que no tengan plaza» y se incorporen al itinerario docente», así como mayor «flexibilidad» en la acreditación de unidades docentes en Medicina Familiar y Comunitatativos.■

## Día del donante

Donar un órgano es dar vida y en Aragón en lo que va de año se han realizado 39 intervenciones.

## «Oír la palabra trasplante es duro»

**EVA GARCÍA** Zaragoza



José María Merchán y Jorge Carrasco, trasplantados de corazón.

vida, pero...». En cuanto a la familia del donante, le diría que «muchas gracias», ya que gracias a esa persona «yo estoy vivo». Aseveró que es «un paso muy valiente porque en el momento crítico que te dicen que tu familiar ha muerto, decides donar los órganos para que vivan otras personas». Por eso está muy agradecido porque pasó de «estar en casa sin poder moverse a volver a andar y a hacer una vida normal».

## 612 años de vida

Con motivo del Día del donante de órganos, tejidos y células, que tiene como lema Suma vida, multiplica vidas, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, la coordinadora autonómica de trasplantes de Aragón, Raquel Montoiro; y Francisco Mohand Amar, de Alcer Aragón, hicieron balance de trasplantes. En los cinco primeros meses del año ha habido 21 donantes (20 procedentes de un cadáver -y el 38% de estos en asistolia- y uno vivo). 13 se han producido en el Miguel Servet y 8 en el Clínico.

En cuanto al perfil, el 40% procede de pacientes que no han superado hemorragias cerebrales o accidentes cerebrovasculares isquémicos y en un 15%, por traumatismo craneo encefálico, explicó Montoiro. La edad media de los donantes, es de 55,4 años, frente a los 67 del año pasado.

Esta actividad ha dado lugar a 39 trasplantes (32 renales), con un 19% más con respecto al año pasado, cuatro hepáticos y tres cardiacos, que ha supuesto ganar casi 612 años de vida; 302 a trasplantados de Aragón y 309 de otras comunidades, explicó Bancalero; porque de los 55 órganos generados, 31 fueron lejos del territorio aragonés.

En cuanto a la demora, hay cuatro pacientes que esperan un trasplante hepático, 98 uno renal y dos, un corazón.

En el caso de donantes de órganos, ha habido 34, que han dado lugar a 144 implantes de tejido osteotendinoso, 44 implantes de tejido ocular y 16 implantes de membrana amniótica. Y respecto a la médula ósea, en los primeros cinco meses del año, se han inscrito 130 donantes; y se han realizado 14 trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos, es decir, que se ha trasplantado médula ósea que proviene de uno mismo; 7 se han realizado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y 7 en el Hospital Universitario Miguel Servet.

Para dar a conocer esta labor, las asociaciones instalarán mesas informativas en las tres provincias para animar a la población a la donación porque «suma vidas, multiplica vidas», tal y como repitió ayer el consejero. ■

el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

## Paralización de un desahucio

Gabriel y Gloria viven en el número 3 del Grupo Sindical María Andrea Casamayor de Zaragoza desde hace 14 años. La Justicia decretó el desalojo de la vivienda en abril, pero ayer más de 80 manifestantes consiguieron paralizarlo.

## Los Gabarre se quedan en su casa

JUDIT MACARRO Zaragoza

Gabriel Gabarre y Gloria Gabarre llevan viviendo en el número 3 del Grupo Sindical María Andrea Casamayor de Zaragoza desde hace más de 14 años. «Nunca hemos dejado de pagar el alquiler, ni un solo mes», asegura Gabriel, mientras el resto de familiares y amigos les ayudan a recoger las pertenencias de su hogar. Ayer se había decretado su desahucio a las 10.30 horas. Una actuación judicial que lograron paralizar gracias a la movilización de sus vecinos, la asociación de Promoción Gitana y Stop Desahucios.

Esta historia comenzó en 2021, cuando el fondo Coliseum adquirió el piso en el que estaba alquilada la familia Gabarre. «Se acabó el contrato de alquiler en 2022 y ya dejaron de querer cobrarme. No nos querían renovar y no les habíamos dado ningún motivo para ello», explicó Gabriel. Desde entonces, los dos años transcurridos habían sido protagonizados por los intentos de negociación para la creación de un alquiler social por parte de la asociación de Promoción Gitana y los colaboradores.

«Nuestra intención es conseguir llegar a un acuerdo para que Gabriel y Gloria paguen un alquiler de entre 290 y 300 euros, ya que son una familia vulnerable que vive con 1.000 euros mensuales, el mínimo vital», apuntó el presidente de la asociación, Jesús Bautista. Pero todo avance de diálogo «se truncó» el pasado mes de abril, cuando la jueza que llevaba el caso decretó el desahucio de la familia al no reconocerles la vulnerabilidad.

Un error administrativo en el que se considera que tanto Gabriel como su mujer reciben el ingreso mínimo vital, «cuando solo lo recibe él y Gloria es la beneficiaria», señaló ayer el abogado de la asociación de Promoción Gitana, Javier Bean. Es decir, a la hora de valorar el caso se consideró «de forma errónea» que la familia recibía un total de 2.000 euros, mientras que la realidad es que «en el hogar solo entran 1.000 euros mensuales», incidió el abogado.

### Un error administrativo

«Sí viven bajo este riesgo social y así lo han declarado tanto el Instituto Aragones de Servicios Sociales como la trabajadora social de nuestra asociación», reclamó Bautista. Sin embargo, la Justicia tenía otra lectura diferente del caso, por lo que decretó el desahucio de la familia Gabarre fechado en la mañana de aver.

Al no reconocer como vulnerable a la familia, «se les desaloja inmediatamente y ya no se espera hasta final de año», apunta el abogado.

Sin tiempo ni recursos, «ahora mismo no tenemos dónde ir», lamentó Gabriel a pocos minutos de

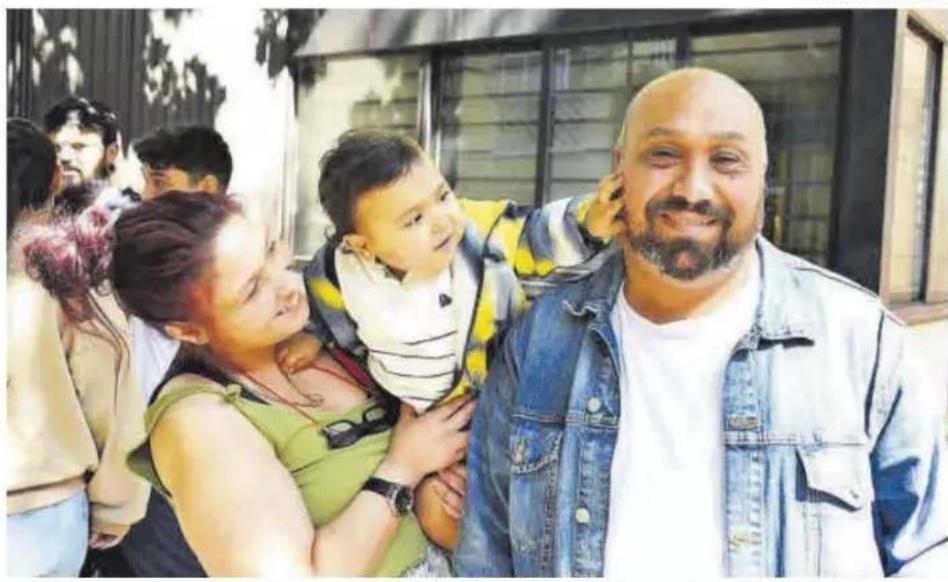

Gabriel y Gloria, junto a su nieto, sonriendo tras paralizarse el desahucio de su hogar ayer en Zaragoza.



El presidente de la asociación de Promoción Gitana, Jesús Bautista, celebrando desde el balcón.

que llegara la Policía. Junto a él, su mujer aseguraba entre lágrimas que aquellas cuatro paredes habían sido su «hogar» desde hacía «más de 14 años».

A las 10.00 horas estaba ya todo empaquetado. El piso se mostraba vacío a excepción de un sofá que se encargaron de desmontar el hijo pequeño, Jesús Samuel (de 17 años), y un amigo de la familia. Asomadas a la ventana, Gloria y su hija observaban entre lágrimas el apoyo de los vecinos, que a las 9.30 horas ya se habían reunido frente a su portal para intentar parar el desahucio. Abajo, Gabriel gritaba junto a los más de 80 congregados la suspensión del desalojo. «Queremos parar esta injusticia y dar voz a otras familias que viven la misma situación», aseguró Bautista.

Y lo consiguieron. Eran las 11.00 horas cuando los cinco coches de la Policía se retiraban y Gabriel y Gloria conseguían recuperar su hogar.

Fotos: Josema Molina

Aunque la lucha todavía no ha acabado. «Ahora tendremos que seguir negociando para la compra de la vivienda, pero por lo menos hoy tengo un techo bajo el que dormir junto a mi familia», aseguró Gabriel.



■ Colección CAI

Exposición

Del 6 de junio al 28 de julio

## Exposición temporal "Colección CAI", en el Museo Diocesano Barbastro-Monzón

Museo Diocesano Barbastro-Monzón (Plaza del Palacio, 1, 22300. Barbastro) Entradas en el museo o a través de la web www.museodiocesano.es











Siguenos en:

18 | Aragón
Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## Parque público

## Zaragoza sacará antes del verano la licitación de 1.000 nuevas viviendas

El objetivo es que las futuras construcciones estén finalizadas en 2026 • La urbanización de otros 112 pisos en Las Fuentes ya ha comenzado

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón tienen previsto sacar a licitación antes del verano un proyecto de construcción de 1.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en la ciudad por una inversión de 120 millones de euros.

Estas 1.000 viviendas nuevas, que se espera que estén finalizadas en 2026, estarán situadas en los barrios de Las Fuentes, Torrero-La Paz, Delicias, Actur, Picarral y Barrio Jesús.

Con esta construcción, se pretende también crear un total de 3.000 puestos de trabajo y aumentar en un 75% el parque público de vivienda. «Vamos a hacer lo que nunca antes ha hecho un Gobierno en tan poco tiempo», aseguró Natalia Chueca.

La alcaldesa lanzó este anuncio en su visita al barrio de Montemolín del distrito de Las Fuentes, donde ya ha comenzado la construcción de los primeros 112 pisos de un paquete de 376 nuevas viviendas, que se acercarán al público en régimen de alquiler asequible para los más jóvenes. En la visita, Chueca ratificó que estas acciones se enmarcan dentro de «la promesa» que hizo su Gobierno, con la intención de «resolver» el problema de la vivienda para los jóvenes.

Este proyecto, que nace gracias a la colaboración públicoprivada con un derecho de superficie de 50 años ampliable a 75, cuenta con una inversión total de 8,9 millones de euros, de los que 3,5 provienen de fondos europeos.

No obstante, Chueca remarcó que la inversión global será de 56,3 millones de euros al generar un «efecto multiplicador», mejorar la calidad de vida, incrementar el parque de vivienda pública, aumentar el empleo y dar pie a contar con la mejor eficiencia energética.

Estas 376 nuevas viviendas, que tendrán entre 45 y 90 metros cuadrados y 130 plazas de garaje, contarán con la última tecnología y serán energéticamente eficientes para reducir la factura de la



La alcaldesa Natalia Chueca en su visita a las obras en Las Fuentes.

luz. Además, los pisos estarán domotizados, serán accesibles, tendrán un conserje y ofrecerán zonas comunes con barbacoa y solarium.

El precio será por metro cuadrado de 1,6 euros, por lo que desde el Consistorio se ha estimado que un piso de 72m2 tendrá un precio aproximado de 475 euros al mes.

El ayuntamiento estima que los pisos de tamaño medio tendrán un alquiler de 475 euros al mes

«Impulsamos el alquiler asequible para jóvenes para mejorar el acceso a la vivienda, que se queden en Zaragoza y puedan disfrutar a un precio razonable y con todo el confort climático posible», señaló la alcaldesa de la capital aragonesa. Del mismo modo, Chueca reconoció que con

este incremento de viviendas van a dar «un impulso muy importante» a la ciudad, a diferencia del Gobierno central que, «lejos de solucionar los problemas con la vivienda, está interviniendo en los precios, dificultan el acceso y disminuyen la oferta».

Las dos acciones comentadas por la alcaldesa de Zaragoza, tanto la puesta en marcha de la construcción de los pisos de Montemolín como la próxima licitación de 1.000 viviendas repartidas por toda la capital aragonesa, forman parte de una iniciativa sobre vivienda coordinada entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Entre ambas instituciones, la inversión llegará hasta los 120 millones de euros. Los resultados de la construcción irán más allá que el aumento del parque público de vivienda, que tanto DGA como consistorio han previsto hacer crecer en un 75%. El impacto se notará también en el empleo, ya que se esperan crear unos 3.000 nuevos puestos de trabajo en torno a estas futuras edificaciones.

## Medio ambiente

## Zoilo Ríos pone en marcha su hidrolinera para los autobuses al aeropuerto

EL PERIÓDICO Zaragoza

La estación de servicio de El Cisne I, que pertenece al grupo Zoilo Ríos, alberga la hidrolinera que abastecerá a los autobuses de hidrógeno que comunican a Zaragoza con su aeropuerto.

Instalación innovadora a nivel nacional, Zoilo Ríos se encarga de suministrar con hidrógeno renovable a esta línea de autobuses. La iniciativa se enmarca en la descarbonización del transporte, con la firme intención de reducir los gases de efecto invernadero emitidos por el transporte público zaragozano. Según los datos, esta línea regular de autobuses puede llegar a evitar que anualmente se emitan cerca de 135 toneladas de CO2.

Los detalles del funcionamiento de esta hidrolinera en El Cisne I del Grupo Zoilo Ríos se dieron ayer a conocer durante un acto en el que participaron el director ejecutivo de Movilidad Iberia en Repsol, José Barreiro; el director general del Grupo Zoilo Ríos, Zoilo Ríos; el director de la Zona Centro de ALSA, Víctor Hernando; el director gerente del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, Juan Ortiz; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca y el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López. ■

## **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

7 de junio

Zaragoza (16475853): 00:45 a 05:45 C/ 6 (CTRA.LOGROÑO KM.8,6 EN ZARAGOZA) CTRA.LOGROÑO KM.08, AU/ LOGROÑO, AUTOP/AUTOVIA/ LOGROÑO (ZARAGOZA), PG/ RUISEÑORES (16473459): 07:00 a 08:00 AVENIDA/ ALCALDE GOMEZ LAGUNA (ZARAGOZA), CALLE/ ARZOBISPO APAOLAZA (ZARAGOZA), PZ/ EMPERADOR CARLOS V, C/ MANUEL SERRANO SANZ, C/ PEDRO CERBUNA, C/ PEDRO CERBUNA 35 (PEDRO CERBUNA 39 EN ZARAGOZA)

Ricla (16499983): 07:00 a 09:00 C/ BUENAVENTURA LOBATO, CN/ HUERTA, CN/ HUERTA DEL MARQUES, C/ RICLA N.3 AZNAR (ROSARIO.24 EN RICLA), C/ ROCASOLANO

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

## Movilidad

## Los triciclos eléctricos de Minits ya recorren la capital aragonesa

Zaragoza tiene desde ayer una nueva oferta de transporte por la que moverse por la ciudad. Los triciclos eléctricos de Minits ya se pueden utilizar para recorrer la capital aragonesa, en una flota que se despliega con 100 vehículos pero cuyas previsiones aspiran a llegar a los 200 triciclos. Se tratan de microcoches de tres ruedas, cerrados y con capacidad para dos personas y un pequeño equipaje. Para utilizarlos hay que darse de alta en la aplicación móvil de la empresa, validando el DNI y confirmando que el permiso de conducir está vigente.



Laura Trives

el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

## Tentativa de homicidio

# La Fiscalía reitera la «premeditación» del ataque contra el patriarca de un clan

Las acusaciones sostienen que el sicario y el resto de los acusados idearon conjuntamente un plan con «minuciosidad» para matar a su actual pareja

A. T. B. Zaragoza

La segunda y última sesión del juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados a un clan por encargar la muerte de la actual pareja del patriarca se centró ayer en debatir la calificación jurídica y la autoría de la agresión que presuntamente cometió un sicario - David P.M. (España, 1978) - con la pata de madera de una mesa. Los forenses tildaron de «no complicadas» las heridas que sufrió la víctima en la cabeza, pero aseguraron que el arma empleada habría sido suficiente para acabar con la vida de una persona porque «podría haberle producido fracturas y lesiones orgánicas». Fue un factor al que se aferraron las acusaciones para sostener que los cincos acusados son autores de un delito de homicidio en grado de tentativa porque, reiteraron, todos ellos participaron «de una forma u otra» en el plan.

Estos fueron los postulados que defendieron desde el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo de la abogada Olga Oseira, para quienes no existe ningún tipo de duda de la «premeditación» del encargo de la muerte al sicario por parte de la expareja del patriarca — Dolores H. L. (España, 1952)— sus



Dolores H. J., y el resto de procesados, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

nietos – Ricardo F. H. (España, 1988) y Epifanio F. H. (España, 1988) – y la pareja del último de ellos, María Ángeles R. G. (España, 1997). Las penas ascienden hasta los nueve años de cárcel.

## Una agresión premeditada

«Fue un ataque preparado con minuciosidad, la premeditación era muy seria, pero finalmente las cosas no salieron como quisieron. La intención que existía era la de acabar con la vida de esa persona», aseveró la fiscal. «No se consiguió por la intervención de terceras personas», añadió Oseira en relación a la participación de varios vecinos del pueblo para disuadir al agresor y posteriormente retenerle hasta la llegada de la Guardia Civil.

Pero los abogados defensores, por su parte, reiteraron que solo el mercenario —defendido por Juan José Serra— merece reproche penal y, en su caso, como autor de un delito de lesiones a tenor de la declaración que prestó el lunes al explicar que él solo quería dar «un escarmiento» y «un susto». José Cabrejas, en representación de la abuela y de uno de los nietos, alegó que no ha quedado acreditado que este último se pusiera en contacto con el sicario desde una cárcel francesa para encargar la muerte de la nueva pareja de su abuelo.

Por parte de Epifanio y su expareja, sus abogadas −Soraya Laborda y Marina Ons− defendieron que ambos eran ajenos a las intenciones delictivas del mercenario, a quien trasladaron en coche desde el centro comercial Grancasa hasta La Muela. ■

## – Dolores H. J. (España, 1952) – , sus

Siniestralidad vial

## Segundo muerto en la N-230 en las últimas 24 horas al volcar su coche

Un vecino de la comarca del Valle de Arén se salió de la vía a la altura de Benabarre, a solo nueve kilómetros del siniestro mortal del lunes

A. T. B. Zaragoza

Un hombre de 46 años y vecino de la comarca leridana del Valle de Arán murió ayer por la mañana al salirse de la carretera y volcar el vehículo que conducía en la N-230, a la altura del término municipal de la localidad oscense de Benabarre, en la comarca de Ribagorza. Se trata de la segunda víctima mortal que se cobra la citada vía en las últimas 24 horas después de que el lunes a mediodía falleciera un hombre de 71 años en las mismas circunstancias a solo nueve kilómetros de distancia, a la altura de Baells.

En lo que va de año, las vías urbanas e interurbanas de la comunidad aragonesa contabilizan un total de 28 víctimas mortales después de dejar atrás el mes de mayo como el más mortífero de 2024 en materia de siniestralidad vial con ocho decesos.

El siniestro de ayer tuvo lugar a las 09.25 horas en el punto kilométrico 54 de la N-230 al volcar un vehículo tras salirse de la carretera por el margen derecho, tal y como informó la Guardia Civil. Hasta el lugar de los hechos fueron comisionadas dos patrullas motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar y una tercera patrulla de Barbastro y es el Equipo de Investigación del Fraga el que analiza las causas del accidente. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Huesca para practicarle la autopsia.

Apenas 24 horas antes, la N-230 había registrado un primer accidente mortal al fallecer un hombre de 71 años que se salió de la carretera y volcó su vehículo en el punto kilométrico 45, a la altura del término municipal de Baells. Como consecuencia del siniestro resultó herida de gravedad una mujer de 64 años

## Intencionados

## A la cárcel por causar cuatro incendios en una hora en Zuera

A. T. B. Zaragpza

Jaime Galindo

El Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, en funciones de guardia, decretó ayer el ingreso de prisión de un vecino de Zuera (España, 2002) que el domingo por la tarde supuestamente provocó cuatro incendios en el centro urbano de la localidad zaragozana. El joven zufariense fue trasladado desde los calabozos del puesto de la Guardia Civil en Casetas hasta la Ciudad de la Justicia en calidad de autor de seis delitos de incendio forestal al considerar los investigadores que también está detrás de otros dos incendios desatados el pasado jueves en una zona conocida como Las Galias. Pero el joven no aclaró nada de lo sucedido al acogerse a su derecho a no declarar a preguntas del ministerio fiscal, que solicitó su ingreso en el centro penitenciario de Zuera.

Así lo acordó el juez para evitar «de forma radical la reiteración delictiva» del presunto autor de los hechos, a quien los
agentes intervinieron cinco
mecheros y varios trozos de papel. La Policía Local y la Guardia
Civil del puesto de Peñaflor le
detuvieron el domingo después
de que los bomberos extinguieran cuatro fuegos en el eje que
conecta el núcleo de Zuera con
el barrio norte del municipio. 

■

que fue trasladada al hospital Amau de Vilanova de Lérida. Hace prácticamente un año, el 30 de mayo de 2023, un hombre de 58 años y ocupante de un turismo murió también en la N-230 en una colisión frontolateral entre un coche y un tractor. El siniestro tuvo lugar a la altura del término municipal de Arén y se saldó con otros dos heridos, precisamente, los conductores de ambos vehículos.

Con la de ayer ya se contabilizan 28 muertes en las carreteras aragonesas a lo largo de 2024 desde que el 4 de enero fallecieran dos camioneros al chocar frontalmente en la N-2, en Osera de Ebro. Ese mismo mes, precisamente, dos personas murieron en dos accidentes registrados en la misma carretera -la A-221- con una diferencia de apenas 24 horas en Caspey Maella. ■

## Cinco Villas

La cooperativa San José Artesano, en la localidad de Luna, cumple medio siglo desempeñando un trabajo que les ha llevado a ser un referente en el sector y en la comarca. Actualmente cuenta con nueve trabajadoras, arraigadas al territorio, que quieren celebrar por todo lo alto su 50 cumpleaños.

## 50 años del taller textil más antiguo

Cooperativa San José Artesano

EL PERIÓDICO Zaragoza

No todos los días se celebran unas boda de oro. En la cooperativa San José Artesano de la localidad de Luna, en la comarca de las Cinco Villás, están de cumpleaños porque el próximo 8 de junio cumplen 50 años. Se trata de la cooperativa textil más antigua de Aragón. Sus socias quieren compartir la cita con todas las personas «que nos han acompañado en el camino» y lo harán en un acto, a las 11.30 horas, en la casa de cultura de Luna. Además, habrá una jornada de puertas abiertas en su taller.

Actualmente, son nueve las mujeres que forman la cooperativa y más de 50 las que han pasado por ella. «Todas han tenido muy clara una cosa: querer quedarnos en Luna», explican las trabajadoras a través de un comunicado.

La historia de este taller se remonta a los años 60 y 70. «Entonces, la mujer rural tenía pocas
oportunidades de empleo. Para
trabajar tenía que salir del pueblo,
a una fábrica o a servir en la ciudad», recuerdan. «Pero había mujeres, como las protagonistas de
esta historia, que tenían claro su
lugar. Fueron una decena de ellas
muy jóvenes, casi niñas, las que
comenzaron con la aventura desde el bello pueblo románico zara-



Las nueve mujeres que, actualmente, trabajan en la cooperativa San José Artesano.

gozano de Luna», rememora. El primer paso lo dieron gracias a un un sastre «que les metió el gusanillo de la costura, les enseñó sus secretos y aprendieron a coser», añaden.

Lo hicieron tan bien y tan a gusto que decidieron hacer de ello su modo de vida. «Comenzaron en una casa antigua de la parroquia, fueron creciendo y cuando ya eran 15 decidieron crear la cooperativa San José Artesano e instalarse en una casa del ayuntamiento (un antiguo hospital de peregrinos) para, a principios de los 90, lanzarse a construir su actual taller», recalcan en el comunicado.

Las trabajadores recuerdan que, las que empezaron en este empleo, «no mostraron ni un asomo de queja por haber comenzado a trabajar sin cobrar, por haber pasado frío, haber sido objeto de robos e impagos y haber sufrido la globalización y la casi desaparición del sector artesano textil en nuestro país», apuntan.

Unos comienzos que, a nivel empresarial, se desarrollaron en un sector «netamente masculino». A pesar de todo, recuerdan aquellos inicios como «los mejores de nuestra vida».

Satisfechas por haber llegado a cumplir 50 años y convertirse en un taller histórico de Aragón, las trabajadoras quieren que este aniversario sea disfrutado por todos y, además, tienen el reto de incluir nuevos socios.

En estos momentos, pueden coser casi de todo: ropa para niños, trajes de comunión, ropa de trabajo, cazadoras, chaquetones, parkas, batas, chalecos, trajes...
desde la preparación y termosellado hasta la percha. ■

## **Tarazona**

## Lo mejor de la gastronomía renacentista en la 'Ruta de Manjares'

EL PERIÓDICO Zaragoza

Un total de 15 establecimientos de hostelería y alimentación de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) formarán parte activa de las jornadas renacentistas que celebra la localidad zaragozana del 14 al 16 de junio.

Bajo el nombre de Ruta de manjares de época, turiasonenses y visitantes podrán degustar pinchos, tapas y menús dedicados a carnes, caza, legumbres o verduras con sabor renacentista. Los 12 establecimientos asociados de hostelería y los
tres de alimentación sumarán a
su oferta actual estos platos de
la gastronomía de la época y lucirán un cartel distintivo en su
exterior para que se puedan
identificar con facilidad.

El concejal de Festejos, José Antonio Docando, agradeció la colaboración y el trabajo de la asociación de comerciantes de la localidad: «Tenemos un proyecto común para dinamizar la ciudad y que el resultado sea que los ciudadanos tengan beneficios, en este caso en una ruta de tapas», afirmó.

Docando también explicó que el objetivo del consistorio es continuar con el apoyo y las líneas de colaboración al comercio y a la hostelería de la ciudad de Tarazona.

DPT

## Provincia de Teruel

## Vuelven los bonos rurales para impulsar el comercio en los pueblos

La campaña de la DPT está financiada con 63.000 euros • Está destinada a negocios de localidades de menos de 500 habitantes

EL PERIÓDICO Zaragoza

La cuarta campaña de bonos para promover el consumo en los comercios rurales, financiada por la Diputación Provincial de Teruel con 63.000 euros y gestionada por la Cámara de Comercio de Teruel, ya está en marcha.

Estos bonos ofrecen al consumidor que los solicita un descuento del 25% en su compra en los establecimientos únicos de comercio y hostelería ubicados en localidades menores de 500 habitantes. Cualquier consumidor podrá adquirir bonos de 30 euros para gastar en estos establecimientos de la provincia de Teruel a través de www.bonoscomerciorural.com.

La fórmula consiste en que el cliente solo paga por el bono 22,50 euros y la DPT financia la parte restante. Como novedad en esta campaña, el cliente debe de realizar una



Javier Ciprés y el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, ayer.

compra mínima de 5 euros para poder canjear el bono, que facilitará los canjes a los establecimientos. Con la aportación de la DPT de 63.000 euros en bonos, la proyección de inyección en la economía local de los municipios de la provincia espera alcanzar al menos 252.000 euros. ■

Comunidad Aragón | 21 el Periódico de Aragón Miercoles, 5 de junio de 2024

## **Bajo Cinca**

## El edificio Clara Campoamor aloja a 80 temporeros

Este servicio permite ampliar la capacidad de hospedaje que tiene el albergue de Fraga

EL PERIÓDICO Zaragoza

Los trabajadores agrícolas que se han trasladan a las viviendas de Clara Campoamor desde el albergue municipal de Fraga ya rondan los 80 desde que se puso en marcha este servicio a inicios de mayo.

Estos alojamientos, que cuentan con una capacidad para 40 usuarios, estarán destinados a acoger a aquellas personas que llegan a la ciudad sin vivienda y en búsqueda de empleo durante la campaña de la recogida de fruta, dispositivo que el último mes se ha llevado a cabo en el albergue de la capital bajocinqueña. Las viviendas estarán activas hasta que aca-

be la campaña en septiembre y, en ellas, las personas podrán pernoctar por un tiempo limitado hasta que encuentren trabajo; a partir de ahí, el empresario tiene la obligación de garantizar una vivienda digna a sus trabajadores.

Dicho espacio, que pretende dar respuesta a una problemática que afecta desde hace décadas a esta zona frutícola, está conformado por cuatro módulos de dormitorios, además de otras casetas que incluyen comedor, cocina, aseos y sala de lavandería, entre otros.

El alcalde de la ciudad, Ignacio Gramún, explicó que «este proyecto supone para Fraga un avance en un tema que ha estado enquistado durante muchísimos sus trabajadores», indicando que años». Añadió que «esta instala- estas viviendas son un «impás pa- mente se consiguen las cosas».



Gracia, Tierz, Gramún, Cabrera y Campos en una de las viviendas.

ción va a aportar alojamientos, los temporeros no van a estar durmiendo en la calle, va a dar un apoyo de orientación social y laboral y dará cumplimiento a unas condiciones básicas de alimentación y de higiene».

Por otro lado, Gramún subrayó que «todo empresario agrícola tiene el deber y la obligación de atender en materia de alojamiento a

ra aquellas personas que llegan a Fraga y todavía no tienen trabajo en las fincas».

El alcalde celebró también que «estos logros son la labor y el trabajo en conjunto de un equipo. Trabajar en conjunto es importante, por lo que quiero dar las gracias a Cáritas y a su directora Amparo Tierz, y a Servicios Sociales de la Comarca, porque al final yo entiendo que trabajando conjunta-

## Ribagorza

## Terminan las obras de acceso a Espés Bajo desde la A-1605

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha culminado los trabajos realizados en la carretera de acceso a Espés Bajo desde la A-1605, cortada al tráfico desde el pasado 27 de marzo por un deslizamiento del terreno debido a intensas nevadas y lluvias y que comenzó de urgencia en abril.

Una vez realizado el estudio geológico, las obras han consistido en la consolidación de la ladera y evacuación de aguas al barranco, así como la rehabilitación de 300 metros de firme, según informó la

Se ha llevado a cabo además el revestimiento de cunetas y la instalación de una nueva barrera de seguridad y de señalización vertical y horizon-



### Sudokus

| 9 |   | 7 |   | 6 | 8 | 3 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 3 |   |   |   | 1 |   |   |
| 2 |   |   |   |   | 9 | 8 |   |   |
|   |   | 5 | 1 | 2 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 6 | 7 | 5 |
|   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |
|   |   |   | 6 |   |   |   | 8 |   |
|   |   | 9 |   |   | 5 |   | 4 |   |
|   | 8 |   |   | 3 |   |   |   |   |

|   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 9 |   |   |   | 8 |
| 9 | 7 |   |   |   |   |   |   | 2 |
|   |   |   |   | 5 |   | 7 |   |   |
| 2 | 6 |   |   |   | 8 |   | 5 |   |
|   |   | 1 | 7 | 6 |   |   |   |   |
| 3 |   | 8 | 1 |   |   | - | 4 | 6 |
|   | 5 | 6 | 9 |   |   |   | 1 |   |

| 8 |   |   | 7 |   | 9 |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 6 | 4 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 9 | 5 |
|   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |
|   |   | 2 | 1 | 5 | 3 |   |   |   |
| 1 | 8 |   | 9 |   |   |   | 6 |   |
|   |   | 1 |   |   |   |   | 4 | 9 |
| 3 |   |   |   |   |   | 7 | 8 |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 1            | 2                       | 9                        | L                 | ε                    | 6                   | 9                 | 8        | Þ               | 3         | 1         | 8                     | Þ                   | 2             | 6       | 9           | 1         |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| 3            | Þ                       | I                        | 2                 | 8                    | Z                   | 6                 | 3        | 1               | 9         | P         | 6                     | 9                   | L             | 1       | 8           | 8         |
| 3            | 8                       | 6                        | 1                 | Þ                    | 9                   | 5                 | L        | 9               | 1         | 2         | 9                     | 9                   | 3             | 8       | 6           | 1         |
| 5            | ¥                       | Z                        | 3                 | L                    | 9                   | 8                 | Þ        | 9               | P         | B         | 2                     | 3                   | 9             | L       | 1           | ŧ         |
| 4            | 1                       | 9                        | Þ                 | 6                    | 8                   | ı                 | 3        | 3               | -6        | 9         | E                     | 8                   | 1             | Þ       | 1           | 1         |
| 8            | 3                       | r                        | 9                 | Z                    | 1                   | 9                 | 6        | 1               | 1         | 9         | 1                     | 6                   | 9             | 2       | E           | 8         |
| L            | 9                       | 8                        | 6                 | 1                    | E                   | r                 | 9        | 3               | 2         | ε         | 9                     | 1                   | 8             | 9       | Þ           | 1         |
| 1            | ő                       | Į.                       | 2                 | 2                    | 1                   | E                 | 9        | 8               | 5         | L         |                       | 3                   | 6             | 3       | 9           | I         |
| 3            | 9                       | 3                        | 8                 | 9                    | 9                   | L                 | 1        | 6               | 9         | 6         | 1                     | L                   | Þ             | 9       | 2           | 8         |
|              | 0000                    |                          | 000               |                      | Oli II              |                   | 0.0-     |                 | 3330      |           | 0.00                  |                     | 0             |         | 000         |           |
| 570          |                         |                          |                   | ca                   |                     |                   |          | cias<br>c9      | 9         | 8         | € 2                   | 2                   | 1 6           | 9       | 8           | 1         |
| le           | los                     | re                       | cu                | adı                  | 05                  | de                | 9        | (9              | 9 1       | 8 8       | 2 2                   | 2 9                 | 6             | 1 2 2   | 8           | 2         |
| le           | los<br>adr              | re<br>ad                 | 05,               | adi                  | 105<br>In C         | de                | 91       | c9<br>del       | 9 1 6     | 9 4 9     | 2 2 9                 | 8                   | 1 2           | 9 8     | 1 4 8       | 2 0       |
| e<br>ui<br>a | los<br>adr              | ad<br>sir                | 05,               | co                   | n c                 | de<br>ifra        | 9)<br>as | c9<br>del<br>in | 9 6 8     | 9 4 9     | 2 2 9                 | 8 4                 | 1 6 7 5 6     | 1 3 3 1 | 7<br>1<br>8 | 2 9       |
| e ui a ú     | los<br>adr<br>19,       | ad<br>sir                | os,<br>n re       | co<br>epe<br>ur      | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nia | 9)<br>as | c9<br>del<br>in | 9 6 8     | S 4 8 5   | 3<br>2<br>3<br>6      | 8 4 3               | 1 6 2 2 9     | 1 8     | 3 Z Z 3     | 2 9 9     |
| e ui a ú la  | los<br>adr<br>19,<br>me | ad<br>sir<br>sir<br>on u | os,<br>n re<br>en | co<br>epe<br>ur<br>m | n c<br>etir<br>ia r | de<br>ifra<br>nia | 9)<br>as | c9<br>del<br>in | 9 6 6 9   | 0 2 4 8 6 | 2<br>2<br>9<br>6<br>1 | 2 4 8               | 8 6 7 9       | 1 8 2   | 8 7 7 8     | 2 0 0 0   |
| 2 11 21 21   | los<br>adr<br>19,<br>me | ad<br>sir<br>sir<br>on u | os,<br>n re<br>en | co<br>epe<br>ur      | n c<br>etir<br>ia r | de<br>ifra<br>nia | 9)<br>as | c9<br>del<br>in | 9 6 8 9 4 | \$<br>2   | 8 4 7 8 8             | 2 9 8 2 4 2 2 4 2 2 | 8 6 5 2 7 9 1 | 8 3 8 9 | 8 2 2 2 9 6 | 2 2 2 2 2 |

## Seis diferencias





corto. 4. Falta el bolsillo en el saco. 5. Se ven los dedos. 6. Tiene una cremallera. Differencias: 1. El brazo es más largo. 2. La boca esta abierta. 3. El abrigo es mas

## Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Idólatra. Sombrero de ala ancha tejido con paja muy fina.-2: Seguiremos la opinión de alguien. Cabezas de ganado lanar.-3: Diez y tres. Hombre que guía las caballerías o los bueyes que tiran de carros o carretas -4: Suplicó. Facultad o materia particular que enseña un catedrático. Símbolo del cloro.-5: Asió fuertemente. Tiempo libre de una persona. Pierde el equilibrio.-6: Planta escrofulariácea, con flores en espiga, de corola amarilla. Pieza que cierra por la parte superior cajas o recipientes.-7: Orificio rectal. Agaves, plantas amarilidáceas oriundas de México. Ovino.-8: Símbolo del neodimio. Amortiguado, sin brillo. Amebas.-9: Oportunidad que se ofrece para ejecutar o conseguir algo. Diminutos.-10: Símbolo del amperio. Palo de la baraja española. Operaria. Símbolo del amperio.-11: (...) y diretes, réplicas entre dos o más personas. Atraer a sí una autoridad gubernativa o judicial la resolución de un caso cuya decisión correspondería a un órgano inferior. Dígrafo.-12: Instrumento musical de cuerda. Látigo. Asideros.-13: Corriente de agua continua. Sorprendido en flagrante delito o engaño. Utilice.-14: Hablar entre dientes. Vaho.-15: Pasamos de fuera adentro. Llena de lodo.

VERTICALES.- 1: Piel de cordero nonato o recién nacido, muy fina y con el pelo rizado. Cantidad o porción mínima de algo.-2: Dejando sin efecto una norma vigente. Acudirian.-3: Planta labiada aromática usada como condimento. Humus artificial.-4: Marca deportiva. Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar. Símbolo del cromo.-5: Quiera, estime. Lecturas ligeras de lo estudiado para mayor comprensión y firmeza en la memoria. Diente de un peine.-6: Nota musical. Inflamación del colon. Película cinematográfica.-7: Mujer de un antiguo pueblo itálico que habitaba en Campania. Descreído. Aullido.-8: Símbolo del roentgen. Atasca. Obras literarias narrativas de cierta extensión.-9: Exacta. Saltar.-10: Extraviaba. Galardón que se da por el trabajo. En romanos, cincuenta.-11: Aleación de hierro y carbono. Raya. Ornamento arquitectónico en forma de huevo.-12: Anotación, apunte. Matraca. Abreviatura de anno domini.-13: Labre. Cinto para llevar cartuchos. Tuvo noticia de algo.-14: Aparato electrónico de tamaño pequeño que estimula y regula el ritmo del corazón. Cansados.-15: Tener algo al sol por un tiempo. Recipiente usado para servir salsas.

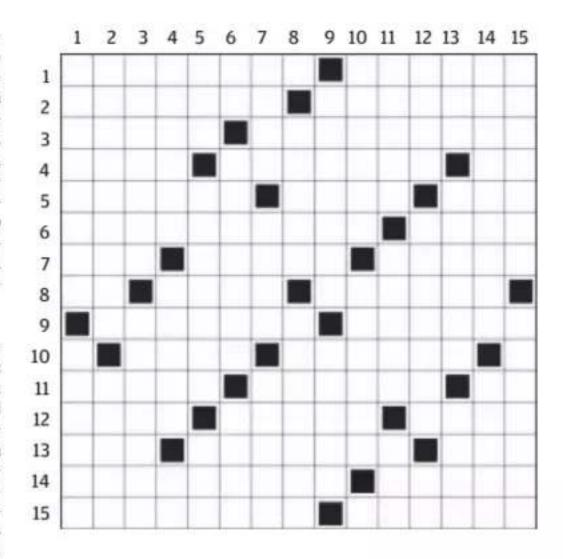

columna, o una subcuadrícula de 3x3

Fuete. Asas. 413: Rio, Pillado. Use.-44: Mascullar. Vapor. 415: Entramos. Lodosa. Mate. Amibas-9: Ocasion, Enanos-10: A. Oros. Obrera. A-11: Dimes, Avocar. LL-12: Arpa. 4: Rogo. Catedra. Cl.-5: Agarró. Ocio. Cae.-6: Candelaria. Tapa.-7: Ano. Pitas. Lanar.-8: Nd. Solución sólo horizontales,-1: Adorador, Panama,-2: Seremos, Pécoras,-3: Trece, Carretero,-

## Olafo el vikingo Por Chris Brownie







## **Ajedrez**

Las negras juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-..., Txc2+; 2-Txc1, Txb3; 3-Tc6+, Rd5; 4-Ta6, Tb1+; 5-

## **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL Día altamente provechoso en lo laboral y lo económico. Nada destacable en cuanto se refiere al amor y la amistad, salvo una pequeña petición de ayuda de un familiar.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO Posibilidad muy alta de recibir nuevas propuestas de trabajo, que deberá analizar muy a fondo. Familia y amigos se mostrarán muy receptivos a todo cuanto tenga que decirles.

**GÉMINIS** 21 MAYO A 20 JUNIO Su trabajo le proporcionará pocas satisfacciones, ya que el ambiente conflictivo será notorio, pero sin afectar a sus ingresos. Vida familiar y sentimental rica en matices y diversión.

CANCER 21 JUNIO A 22 JULIO Aunque con algunos pequeños altibajos su trayectoria profesional tiene un signo positivo. Su vida social puede ser algo problemática y traerá consigo más gastos de los que quisiera.

LEO 23 JULIO A 22 AGOSTO Logrará sensibles progresos en su trabajo, que redundarán en un aumento de ingresos a corto plazo. Vigile las relaciones con su pareja. Acertará si decide compartir la velada con amigos.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE Día de total normalidad en lo profesional, mostrando una ligera tendencia positiva. Algunas nubes en el plano familiar. Hará nuevas amistades que ampliarán sus perspectivas.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE Auspicios favorables en su trabajo, pero deberá extremar el cuidado para evitar posibles errores. Momentos agridulces en el terreno afectivo, ya que aparecerá envidia hacia usted.

**ESCORPIO** 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE ► Su trayectoria laboral y económica se presenta favorable, aunque debe huir de correr riesgos innecesarios. Estará en cotas altas el grado de entendimiento con amigos y familiares.

**SAGITARIO** 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE ▶ En el trabajo todo se irá deteriorando poco a poco hasta llegar a niveles muy bajos. No desespere puesto que será algo transitorio. Mantener el buen clima familiar le ayudará.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO Día con malos inicios en lo económico, pero que irá enderezándose. Su estado de ánimo tenderá a la depresión, trayendo como consecuencia altibajos en el terreno afectivo.

**ACUARIO** 20 ENERO A 18 FEBRERO La suerte le visitará a raudales, poniéndose de manifiesto en todo cuanto haga. Soplan vientos inmejorables para usted. Una trifulca con un pariente político no afectará a su buen humor.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO Posibilidad de algún problema laboral, que conseguirá superar a base de paciencia. Momentos de intensa vida social, que podrían abrirle nuevas perspectivas laborales y amistosas.

Servicios | 23 el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

## El tiempo

#### Mañana Temperaturas en ascenso Máxima Minima Poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el Prevista en Prevista en en Aragón Pirineo y Sistema Ibérico, nubosidad de evolución Zaragoza Zaragoza diurna sin descartar chubascos aislados por la tarde. Temperaturas en ascenso, con valores de las máximas significativamente elevados en la depresión del Ebro. Jaca 16°/32° Benasque 12º/28º **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 06.31 del Rey Zaragoza 21.33 Puesta Católico (~ Huesca Barbastro 17º/34º 19°/35° 15°/36° La Luna Salida 20.57 Sariñena 05.15 Puesta Monzón 19°/36° 18°/36° Nueva 7 de junio 93% Yesa Creciente Zaragoza 14 de junio Fraga 20°/37° Calatayud 18°/35° Llena 16°/37° 21 de junio 92% Sotonera Menguante Daroca 28 de junio 17º/36º **Embalses** Mediano 97% Alcañiz 17º/38º España, hoy Calamocha 17º/34º Montalbán mín. máx. El Grado 15 22 18º/35° A Coruña m3/sel Alicante 18 24 caudal del 15 26 Ebro ayer a Bilbao su paso por 17 34 Cáceres 92% Zaragoza Santa Ana 16 37 Córdoba 16 21 Las Palmas Teruel 14º/34º 11 23 León 13 32 Logroño Mequinenza Madrid 18 33 20 23 Málaga 17 32 Murcia 13 22 Oviedo 11 29 Palencia 16 24 Palma 12 30 Pampiona San Sebastián 14 20 **Indice UV** 12 22 Santander 17 37 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo en condiciones de cielo despejado Valencia 16 30 15 35 Zaragoza 6 7 8 9 10 11 Riesgo MUY ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel Zaragoza Huesca Teruel

## Santoral

San Bonifacio de Crediton San Doroteo de Tiro Santos Eoban y compañeros San Eutiquio de Como San Franco de Assergi San Ilidio de Arvemia San Pedro Spanò

## **Farmacias**

| ZARAGOZA                |              |
|-------------------------|--------------|
| De 9:15 a 9:15 h. del d | ia siguiente |
| LAS FUENTES             |              |
| Doctor Iranzo, 82       | 976298716    |
| ARRABAL                 |              |
| Salvador Allende, 87    | 976734674    |
| CENTRO                  |              |
| San Vicente Paul, 43    | 976291265    |
| DELICIAS                |              |
| Santander, 15           | 976556199    |
| Via Hispanidad, 136     | 976338069    |
| SAN JOSÉ                |              |
| Cº Puente Virrey, 41-4  | 3 976410601  |
| GRAN VÍA                |              |
| Pº. de Sagasta, 8       | 976226203    |

| CALATAYUD            |           |
|----------------------|-----------|
| Glen Ellyn, 8        | 976881514 |
| CASETAS              |           |
| PL de España, s/n    | 606763561 |
| EJEA                 |           |
| Pº Constitución, 99  | 976677119 |
| LA ALMUNIA           |           |
| Av. Ramon y Cajal, 5 | 625512355 |
| TARAZONA             |           |
| Avda. de Navarra, 34 | 976640530 |
| UTEBO                |           |
| García Lorca, 3      | 976786494 |
| HUESCA               |           |
| Avda. Monegros, 27   | 974242290 |
|                      |           |

| BARBASTRO             |           |
|-----------------------|-----------|
| Ordesa, 18            | 974316260 |
| JACA                  |           |
| Mayor, 18             | 974360146 |
| SABINÁNIGO            |           |
| Avda. Ejército, 26    | 974480357 |
| TERUEL                |           |
| San Juan, 10          | 978610478 |
| Portal de Valencia, 5 | 978601213 |
| ALCAÑIZ               |           |
| Mayor, 2              | 978830106 |
| Blasco, 19            | 978831251 |
| ANDORRA               |           |
| Av. San Jorge, 126    | 978880369 |
|                       |           |

## Cortes de agua

MAÑANA

OLIVER-VALDEFIERRO: Antares, desde Osa Mayor hasta Cruz del Sur, y Marte 16-18-29 y 31, de 8 a 10 h. SAN JOSÉ: Via San Fernando, impares, Lapuyade n.º 16-18-20-22-24-26-28 y 32 y P2 Cuellar 55-57, de 8 a 10 h

MIRALBUENO: Ibón de Marboré, pares, desde Lagos de Llosas hasta Lagos de Alba, de 10 a 22 h.

La aclaración de incidencias podrá facilitarse llamando al tel. 976721550.

## La suerte

| ONCE     |        | 04/06/2024  |  |  |
|----------|--------|-------------|--|--|
| 52.478   |        | Serie: 007  |  |  |
| El Gor   | do     | 02/06/2024  |  |  |
| 03-18-26 | -28-34 | Clave: 0    |  |  |
|          | ACERTA | ANTES EUROS |  |  |
| 5+1      | 0      | 0,00        |  |  |
| 5+0      | 0      | 0,00        |  |  |
| 4+1      | 20     | 8.574,34    |  |  |
| 4+0      | 231    | 133,25      |  |  |
| 3+1      | 812    | 43,32       |  |  |
| 3+0      | 10.778 | 10,61       |  |  |
| 2+1      | 10.986 | 8,00        |  |  |

Súper ONCE 04/06/2024

149,795

3,00

Sorteo 5

2+0

05-08-14-15-18-19-20-21-35-42-44-60-63-65-68-69-70-73-77-78

## Euro Jackpot

Sorteo 04/06/2024 01-03-24-43-49 Soles: 02-04

#### Eurodreams

Sorteo 03/06/2024 01-03-11-22-34-38 S: 04

| Triplex  | 04/06/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 250        |
| Sorteo 2 | 065        |
| Sorteo 3 | 278        |
|          |            |

| Bono     | loto       | 04/06/2024<br>C:02-R:6 |  |  |
|----------|------------|------------------------|--|--|
| 11-13-25 | 5-32-40-41 |                        |  |  |
|          | ACERTA     | NTES EUROS             |  |  |
| 6        | 0          | 0,00                   |  |  |
| 5+C      | 5          | 25.895,60              |  |  |
| 5        | 91         | 711,42                 |  |  |
| 4        | 3.931      | 24,70                  |  |  |
| 3        | 72 651     | 4.00                   |  |  |

Euromillones 04/06/2024

06-07-09-14-43

Bonoloto

| El mi | illón: CTR52354 | E: 03-04   |
|-------|-----------------|------------|
|       | ACERTANTES      | EUROS      |
| 5+2   | 0               | 0,00       |
| 5+1   | 2               | 279.488,36 |
| 5+0   | 7               | 18.663,15  |
| 4+2   | 26              | 1.565,07   |
| 4+1   | 647             | 115,86     |
| 3+2   | 1.608           | 49,28      |
| 4+0   | 1.443           | 38,59      |
| 2+2   | 20.966          | 13,28      |
| 3+1   | 33.014          | 9,41       |
| 3+0   | 67.722          | 8,54       |
| 1+2   | 100.326         | 6,98       |
| 2+1   | 473.384         | 4,66       |
| 2+0   | 948.932         | 3,74       |

La Primitiva 03/06/2024 14-18-35-37-47-49 C:28 R: 8

|     | ACERTANT | TES EUROS |
|-----|----------|-----------|
| 6+R | 0        | 0,00      |
| 6   | 0        | 0,00      |
| 5+C | 2        | 59.710,35 |
| 5   | 95       | 2.304,61  |

5.664

103,418

56,22

8,00

Joker: 3 599 032

## Lotería Nacional

02/06/2024

Primer Premio 58.787 Segundo Premio 39,400 1-7-8

ECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

## INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

# El juez cita a Gómez el 5 de julio y señala que quería evitar «estigmatizarla»

El magistrado se muestra muy crítico con el recurso de la Fiscalía y justifica el retraso en llamar a la mujer de Sánchez para poder escuchar a los testigos de Red.es, que comparecerán el próximo día 16

Á. VÁZQUEZ / C. GALLARDO T. CALLEJA FLÓREZ Madrid

El juez que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias ha formalizado su imputación al llamarla a declarar en calidad de investigada el 5 de julio. En su resolución el magistrado, muy crítico tanto con la fiscalía como con la defensa, justifica la citación en la semana clave de las elecciones europeas en la «procedencia de la continuación de la investigación, realizando un profundo análisis, de los datos, con los que en este momento procesal se cuentan, y que, ya permiten concluir la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada, Begoña Gómez». El juez se permite incluso dar a entender que intentaba retrasar la citación para «no estigmatizarla».

En el auto, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado se muestra muy crítico con el abogado de Begoña Górnez, el exministro del Interior y exfiscal Antonio Camacho y con la decisión de la fiscalía de recurrir la apertura «diligencias previas, contra la persona de Begoña Gómez Fernández, en calidad de investigada, por apreciar inicialmente, la existencia de conductas susceptibles de ser incardinadas en los delitos de corrupción en los negocios en el sector privado, y de tráfico de influencias, con base en las noticias, cuyos recortes se acompañaban en la denuncia inicial, o notitia criminis».

El juez califica de «diligencia inusitada», hecha con «una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida» que la Fiscalía de Madrid recurriera en apelación directa su decisión de abrir la causa, circunstancia que la propia Audiencia Provincial de Madrid tachó de «inusual». Peinado señala que no la había citado antes, porque, «como se ha hecho en otras ocasiones, y para evitar una estigmatización infundada», quería «esperar, tanto al resultado



Begoña Gómez, durante la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, el 16 de noviembre de 2023.

Peinado la cita por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias

de otras diligencias acordadas, como las declaraciones testificales, de determinadas personas, cuyo testimonio pudiera resultar esclarecedor respecto de algunos extremos relevantes».

Y a continuación se revuelve contra el abogado Antonio Camacho, al afirmar que, «por causas imputables exclusivamente, a las obligaciones profesionales del letrado de la investigada, quien ha considerado, que no era adecuado, que ningún otro letrado le sustituyera en esas diligencias de instrucción, a pesar de ser una práctica habitual entre letrados, máxime, cuando no era la declaración de su propia defendida, ha dado lugar a la suspensión de dichas declaraciones y su nuevo señalamiento, para el próximo día 16 del presente mes». Según él, «todo lo anterior conduce a que una instrucción lo más ágil posible» haga que «resulte aconsejable, ponderando, lo anteriormente expuesto, la citación de la investigada, Begoña Gómez Fernández, para su toma de declaración en tal condición, de investigada, con asistencia letrada».

La resolución se ha conocido el mismo día en que el juez aplazaba hasta el domingo 16, la declaración como testigos de los responsables de Red.es, la empresa pública que adjudicó contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, que fue recomendado desde la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, cuya actividad está también bajo la lupa del juez. Esta-

ban citados mañana, si bien esta fecha coincide con el juicio por fraude fiscal del despacho Nummaria, en el que el abogado de Gómez defiende a uno de los acusados.

## Rechazo de la Audiencia

El auto de la Audiencia de Madrid que rechazó el recurso del ministerio público admitía que la denuncia de Manos Limpias que dio origen al procedimiento contenía «un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos» y que lo relativo a Globalia no pasaba de «simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales». De esa forma el tribunal limitaba la causa a las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU, del Grupo Barrabés que dirige Juan Carlos Barrabés, quien «organizó el Máster de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada Begoña Gómez»-, y la Escuela de Negocios The Valley en lo que «sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación». En ese punto también ha abierto diligencias la Fiscalía Europea, como recuerda la resolución que ha pedido información al magistrado al respecto.

Eduardo Parra / Europa Press

Sus pesquisas se centran en los contratos con la empresa pública Red.es en los que resultó adjudicataria la UTE de Innova Next y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones, así como un segundo, por un servicio de formación en economía digital para desempleados por 4,4 millones.

Peinado tiene un primer informe de la UCO de la Guardia Civil en el que, tras analizar las informaciones en la denuncia de Manos Limpias, se descarta la existencia de indicios que permitan sostener la comisión de ambos delitos. ■

## Sánchez dice que la citación de su mujer busca «condicionar» el 9J

El presidente del Gobierno acusa a Feijóo y Abascal de «usar todos los medios a su alcance» para acabar con él en el «plano político y personal»

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Pedro Sánchez utilizó ayer el mismo método para comunicarse con los ciudadanos que empleó hace algo más de un mes: una carta abierta a través de su cuenta en la red social X. Entonces acababa de saberse que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada. Ahora, que el juez la ha citado a declarar, pero esta vez el presidente del Gobierno no anuncia que se toma unos días para sopesar en la intimidad si tira o no la toalla. Al contrario. «No me quebrarán», señala en el texto, donde asegura que la noticia de la citación a su mujer forma parte de «una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno».

«Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado», señala el jefe del Ejecutivo en la carta. Sánchez co-

mienza su escrito subrayando que su esposa y él han tenido conocimiento de la citación «a través de los medios». Es decir, que Gómez, pese a ser la afectada, no ha sido notificada de que deberá acudir a declarar como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado. La decisión de Peinado ha provocado un sentimiento de «indignación» en el Gobierno y en el PSOE, donde no se albergan dudas sobre la intencionalidad política que esconde, ya que España se encuentra en plena campaña electoral, falta un mes para que Gómez tenga que presentarse en el juzgado, a Peinado todavía le faltan por recabar varios testimonios y existe un informe donde la Unidad Central Operativa (UCO) no ve indicios de delito.

## «Coalición reaccionaria»

Para el presidente del Gobierno, el procedimiento a su mujer es solo un «zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes», Manos Limpias y Hazte Oír, a las que no cita. En su lugar, Sánchez opta por transmitir su «lectura política» de lo ocurrido, acusando directamente a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. «Como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capita—



Sánchez, en un mitin en Gijón, el pasado lunes.

neada por el sr. Feijóo y el sr. Abascal –o por el sr. Abascal y el sr. Feijóo, tanto monta monta tanto–, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura», explica en la misiva, en referencia a las polémicas palabras de Feijóo el día anterior abriendo la puerta a liderar en el Congreso este instrumento con los apoyos de Abascal y Carles Puigdemont. «Todo les vale. Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria», añade.

«También sabía que, conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza, me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades. Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es

J. L.Cereijido / Efe

## Califica el caso de «zafio montaje impulsado por asociaciones ultraderechistas»

más firme que nunca», aclara el líder del PSOE, despejando cualquier tentación de volver a aislarse dentro de su entorno familiar más íntimo, sin contacto con sus ministros y colaboradores, para reflexionar sobre su continuidad en la Moncloa.

«Estos próximos días, usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno. Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja», escribe Sánchez, que acaba la carta acaba con un llamamiento a los simpatizantes socialistas para que respondan acudiendo a votar el próximo domingo. ■

## Feijóo califica la carta de Sánchez de «segunda dosis del melodrama»

El dirigente conservador asegura que los jueces europeos «no se van a amedrentar» por «cartas o cartitas» del presidente

PALOMA ESTEBAN Madrid

El PP tacha de «pamplinas» la nueva carta a la ciudadanía del presidente del Gobierno tras la imputación de su esposa e insta a Pedro Sánchez «a dejarse de cartas y someterse de una vez a una rueda de prensa». «Su esposa tendrá que dar explicaciones ante el juez para saber si sus negocios fueron con arreglo a la ley o no, pero el presidente debe dar explicaciones ante los españoles por unos hechos que no son ni éticos ni estético», dicen fuentes de Génova.

El líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, tildó de «segunda dosis del melodrama» la misiva de ayer en un mitin de Valladolid, y volvió a exigir explicaciones al presidente: «La capacidad del presidente para engañar no tiene límites. Y tampoco para insultar la inteligencia. Siempre con la misma matraca de la derecha y la ultraderecha. Que no cambia la realidad de los hechos, que son tozudos», aseguró. «Y son que no hay ningún gobierno en Europa más cuestionado por la corrupción que el de España. Que es la primera vez que se investiga por delitos de corrupción y tráfico de influencias a

la esposa del presidente. Y que Sánchez montó un melodrama para tapar la corrupción en la Moncloa», zanjó.

Además, Feijóo aseguró que los jueces europeos «no se van a amedrentar» por «cartas o cartitas». Los conservadores consideran que «pensar que lo puede despachar con una nueva misiva arremetiendo contra todo el que le critique» es «subestimar la inteligencia de los españoles» y reprocha que intente pasar por alto «acusaciones gravísimas» sobre las que no ha dicho ni una sola palabra. El PP carga especialmente contra las frases de Sánchez sobre los jueces, «a los que acusan de perseguirle por motivos políticos» y lo ven «de una gravedad extrema» que «exige pruebas o rectificación inmediata».

Asimismo, ayer tarde se conoció que el PP de Isabel Díaz Ayuso ha registrado en la Asamblea de Madrid la creación de una comisión de investigación «sobre la actuación del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, para esclarecer qué favores hizo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno». La iniciativa se ha registrado después de que se haya publicado en los medios de comunicación que la mujer del presidente del Gobierno registró a su nombre la marca de una plataforma de Indra ofrecida al mismo tiempo a la Universidad sin que esta lo autorizara. Fuentes del PP apuntan que las informaciones del rector en posibles «favores» a Begoña Gómez es razón para pedir su «dimisión». Informa Elena Marín

26 | España Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## Cuenta atrás para el 9J

## El PP propone que la traición sea un eurodelito

Los conservadores presentan su propuesta de 80 medidas a cinco días para los comicios

PILAR SANTOS Madrid

El PP presentó ayer el programa para las elecciones europeas del domingo. Con solo cinco días de margen, los populares colgaron en las redes sociales su propuesta para los españoles. Son 80 medidas expuestas en 22 páginas. Bueno, realmente 79, porque una la han repetido. Están clasificadas en cuatro bloques, uno por cada desafío que consideran que tiene la Unión Europea estos años: el democrático, el social y cultural, el económico e industrial y el geoestratégico.

Ayer, el juez que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias la citó a declarar en calidad de investigada el viernes 5 de julio. Este asunto, que para el PP ha sido clave durante la campaña, también tiene un reflejo en el programa electoral. La formación de Alberto Núñez Feijóo propondrá en Bruselas que la nueva directiva anticorrupción «refuerce las exigencias y sanciones ante posibles conflictos de intereses en los gobiernos».

Además, en el apartado de desafío democrático también incluyen que se prohíba «la concesión de indultos y amnistías por delitos de corrupción, como ya ha aprobado el Parlamento Europeo».

Como llevan diciendo años, el PP considera que hay que reformar la euroorden, para agilizar las detenciones entre estados miembros, todo para que no haya «más prófugos de la justicia». En esos cambios de la normal quiere que se amplíe «a los delitos contra la integridad constitucional y contra el orden público». Todo encaminado a evitar los problemas que ha habido con Carles Puigdemont y otros huidos de la justicia española por la declaración de independencia del 1 de octubre de 2017.

#### Injerencia rusa

Además, el PP se compromete a reclamar que «el Servicio Europeo de Acción Exterior lleve a cabo una completa investigación sobe la injerencia rusa en Cataluña» y pide tipificar como «eurodelito la traición contra la Unión y sus estados miembros, con el fin de castigar a quien coopere con una potencia extranjera hostil para perjudicar la seguridad o defensa europeas o atente contra la integridad territorial de los estados miembros».

Los conservadores incluyen en su programa una medida para «poner fin a las papeletas trampa de los partidos nacionalistas», una reforma de la ley electoral española para que las formaciones que se presentan en coalición a las elecciones al Parlamento Europeo «no puedan ocultar el resto de su candidatura». Se refiere a casos como el de este domingo con la papeleta de Ahora Repúblicas, una coalición de la que forman parte ERC, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Ara Més (de Baleares). ■

José Luis Roca



Alberto Núñez Feijóo y la cabeza de lista, Dolors Montserrat.



El presidente de Adif, Ángel Contreras Marín, ayer en la comisión de investigación del Senado.

## Comisión de investigación

## El presidente de Adif niega amaños con la trama Koldo

Contreras reconoce en su comparecencia en el Senado que mantenía una relación «social» con el exasesor de Ábalos

T. CALLEJA FLÓREZ C. GALLARDO / Á. VÁZQUEZ Madrid

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Ángel Contreras, negó ayer en la comisión de investigación del caso Koldo que se desarrolla en el Senado cualquier amaño en unas adjudicaciones de la empresa pública en Monforte de Lemos (Lugo). «En septiembre de 2022 la empresa presenta una reclamación por un importe de 600.000 euros, por una obra de 2019, y presentan una reclamación en dos unidades de obra [...], que sube 600.000. Analizado por el director de las obras, en noviembre del mismo año desestima la reclamación que ha puesto esta empresa», contestó, a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero.

## Presunto amaño

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos al caso Koldo identificaron a Ángel Contreras como una de las personas que podrían haber intervenido en un presunto amaño de una obra pública. Y plantearon esta hipótesis porque un empresario reclamó a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, «su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado al ya adjudicado por Adif». En esa conversación se afirma: «Ángel sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes...».

«La dirección de obra ha preservado 600.000 euros, que no se han concedido de las arcas públicas, no se ha aceptado su recla-

## El responsable ferroviario afirma que no se pagaron 600.000 euros que reclamaba la empresa

mación por un importe de 600.000 euros», volvió a destacar Contreras, que concluyó: «La realidad es que se han ahorrado a las arcas públicas».

Los investigadores consideran que Contreras podría estar implicado en los contratos presuntamente amañados que están bajo el foco de la Audiencia Nacional. De hecho, el informe de la UCO añade que García Izaguirre trató de reunirse con Contreras, aunque el encuentro no tuvo lugar porque el primero fue arrestado.

En cuanto a las grabaciones interceptadas por la UCO, en la que un empresario pide la ayuda de Koldo García Izaguirre para convencer a Adif sobre la adjudicación de una obra, Contreras defendió: «Estas conversaciones son de terceros que hablan sobre mí, no me dijeron nada al respecto, no llegué a estar en una tesitura incómoda», dijo, y añadió que ha normalizado su relación con el exasesor de Ábalos: «Intentó quedar conmigo, no tengo ningún problema si tengo hueco y le dije que la semana próxima, y el encuentro nunca se llevó a cabo».

### Intercambio de mensajes

En otro momento de su intervención, el presidente de Adif reconoció que mantenía una relación «social» con Koldo García Izaguirre, y que se intercambiaba mensajes telefónicos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la comisión del caso Koldo Francisco Martín Bernabé anunció su intención de pedir la comparecencia en el Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente, como máximo responsable de la actuación del presidente de Adif, a quien finalmente reclamó su dimisión. ■

## Cuenta atrás para el 9J

## Meloni apuesta por el 'divide y vencerás' en las europeas

Cortejada por la derecha y la ultraderecha, la primera ministra italiana y candidata se mantiene entre la prudencia y el equilibrismo

IRENE SAVIO Roma

El viaje existencial que ha llevado hasta aquí a Giorgia Meloni ha sido largo. Pero puede que se alargue aún más. La primera ministra de Italia, en su juventud una ultraderechista de retórica encendida y militante del (difunto y entonces minoritario) partido posfascista Movimiento Social Italiano (MSI), se ha transformado en una figura imposible de eludir en la Europa que surgirá de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio. Tanto para aquellos que intentan obstaculizarla como para quienes buscan atraerla a su orilla. Que últimamente no son pocos.

Cortejada por la derecha y la ultraderecha europeas, Meloni parece gozar del momento, con la mirada puesta en lo que ya sugiere el es-

## Apoyo ultra

## Protesta de los agricultores

En los últimos meses, la UE ha aprobado medidas para reducir la burocracia que afrontan los agricultores europeos para acceder a los subsidios. Para una parte del sector, lo prometido hasta ahora no es suficiente.

Unos 500 tractores y más de un millar de agricultores según la policía, animados por organizaciones y partidos de extrema derecha, volvieron a concentrarse ayer en Bruselas para decir no al Pacto verde europeo, informa Silvia Martinez.

logan de su campaña electoral: el principal objetivo es que «Italia cambie a Europa». Es decir, ser protagonista, ganar o estar con quien gana, jugándose hasta el final todo cartucho para ser parte del poder que cuente en las futuras instituciones europeas. Una ambición por la que se mueve entre la ambigüedad y la prudencia, mientras -especialmente dentro de su espectro político - se consuman guerras intestinas. El famoso divide et impera (divide y vencerás) que hace a la italiana también imprevisible en lo que se refiere a las alianzas poselectorales.

Prueba de ello es que Meloni aún no ha cerrado la puerta a nadie. Hoy en día, cuenta con el aprecio de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y de otros pesos pesados del grupo centroderechista Partido Popular Europeo (PPE). Pero también es vitoreada por Marine Le Pen, la incendiaria líder de la Reagrupación Nacional francesa, perteneciente al ultraderechista Identidad y Democracia (ID), quien le ha tendido abiertamente la mano.

Esto último ha ocurrido después de que fueran expulsados del grupo ultra europeo los eurodiputados de Alternativa para Alemania (AfD) por defender a las SS alemanas, precisamente en una entrevista a un medio italiano. La situación ha debilitado considerablemente a ID en términos de número de parlamentarios, pero ha supuesto una doble ventaja para Meloni: en su casa, ya que a ID pertenece uno de sus aliados gubernamentales más molestos, Matteo Salvini, y en Europa, ya que ella es la líder de los Europeos Conservadores y Reformistas (ECR), el otro gran grupo que integran (hasta ahora, a menudo sin sintonía) partidos de la ultraderecha en Europa.

Consciente de la difícil ecuación para formar una mayoría estable y compatible con ella en Europa, Meloni no ha movido de momento ficha alguna para sentar bases de una



La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un acto de campaña el pasado sábado en Roma.

Cuenta con el aprecio de la presidenta de la Comisión Europea, otros pesos pesados del PPE y Le Pen

BIUGNO

eventual alianza poselectoral entre ID y ECR. Por el contrario, ha evitado repetidamente pronunciarse sobre la oferta de Le Pen. Lo que le está permitiendo mantener una postura de gran equilibrismo (¿o malabarismo?) entre las distintas facciones derechistas, y despuntar aún más. Esto se refleja incluso en España, donde, pese a ser oficialmente aliada de Vox, en la actual campaña ha sido aplaudida por el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo.

Meloni también se ha mantenido ambigua con respecto a una alianza con el sector progresista. El último fin de semana de mayo, en una entrevista, descartó un pacto con los socialistas europeos. Unos días más tarde, sin embargo, su tonos ya era distinto. «Me preguntan: ¿estás con ese o con el otro? Yo estoy con Italia, todo lo demás me interesa poco», dijo la primera ministra. «Tengo mis ideas, pero no 
parto del candidato, parto de la 
mayoría, la política la hace la mayoría [...] No se puede decidir quién 
hará qué antes de que los ciudadanos hayan votado, nunca ha sido mi 
modelo», agregó.

#### Cartas revueltas

Ferdinando Nello Feroci, excomisario europeo para la Industria y presidente del centro de estudios Affari Italiani (Asuntos Italianos), lo considera todo producto de los finos juegos electorales de la italiana. «Lo cierto es que una alianza entre Meloni y Le Pen es bastante improbable en Europa debido a que la italiana es una firme atlantista y ha apoyado sin resquemor la ayuda a Ucrania, mientras que Le Pen tiene una postura casi opuesta», dice este analista. «Sin duda en las últimas semanas Meloni ha logrado que las cartas se volviesen a mezclar», añade.

Roberto Monaldo / LaPresse

Otros también recuerdan cuando la Liga de Matteo Salvini - que gobierna en Italia con Meloniintentó entrar en ECR y precisamente la hoy primera ministra transalpina se lo impidió, evitando así que la formación leguista le quitara relevancia al partido de la primera ministra, Hermanos de Italia. Pero la razón de una poco probable alianza entre Le Pen y Meloni es también una tercera mujer: Von der Leyen, con la cual Meloni ha tejido una relación que, sin embargo, suscita cada vez más malestar entre los progresistas alemanes y franceses.

Esta circunstancia, según Feroci, podría llevar a un posible escenario nefasto: una situación de bloqueo en la elección del presidente de la Comisión, a causa de la anunciada intención de los socialistas de retirar su apoyo a Von der Leyen si decide trabajar con Meloni. La incógnita es qué hará ella en ese momento. 28 | Internacional Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## **GUERRA EN EL ESTE DE EUROPA**

# Ucrania ataca por primera vez territorio de Rusia con las armas de sus aliados

La acción reivindicada por Kiev destruye dos lanzaderas de un sistema antiaéreo y daña un puesto de comandancia al norte de la ciudad de Belgorod

EL PERIÓDICO

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron el lunes un ataque contra posiciones militares en territorio ruso, el primer ataque reivindicado por sus autoridades desde que más de una docena de aliados de la OTAN otorgaran permiso a Kiev para utilizar sus armas contra objetivos al otro lado de la frontera. «Un bonito incendio. Es un (sistema antiaéreo) S-300 ruso. En territorio ruso», confirmó después en su cuenta de Facebook la viceministra ucraniana para la Reintegración de los territorios ocupados, Irina Vershchuk, acompañando el mensaje con una foto de una unidad de equipamiento militar ardiendo. De acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ataque destruyó dos lanzaderas del sistema antiaéreo ruso S-300/400 y dañó un puesto de comandancia situado en la campiña de Kiselyovo, un pueblo al norte de la ciudad rusa de Belgorod.

La posición golpeada se encuentra a unos 60 kilómetros de la línea actual del frente en el norte de la provincia de Járkov, donde las tropas rusas han tomado algunas localidades con la intención aparente de avanzar hacia su capital. En el ataque se habrían empleado



Tropas ucranianas en el frente de Donetsk se preparan para atacar, ayer.

misiles Himars estadounidenses, según la misma fuente, y llega solo tres días después de que la Casa Blanca levantara el veto al empleo de sus armas en territorio ruso, un anuncio al que se sumó también Alemania. Otros países como el Reino Unido, Canadá o Francia habían movido ficha previamente en ese mismo sentido. El permiso de Washington vino, sin embargo, con condiciones. Sus misiles solo podrán emplearse contra objetivos

militares que Rusia esté utilizando en su ofensiva de Járkov y su autorización no incluye de momento los misiles de larga distancia Atacm, con capacidad para alcanzar objetivos a unos 300 kilómetros de distancia.

#### Reveses en el Donbás

Bajo esos parámetros, los analistas dudan de que Ucrania vaya a ser capaz de alterar el curso de la guerra. «Por sí solo, no cambiará las reglas del juego. Es un aditivo, un esteroide, una ayuda extra para que Ucrania pueda defenderse», le ha dicho a la CNN Mathieu Boulegue, analista del laboratorio de ideas británico Chatham House. Kiev no solo está atacando posiciones en la provincia rusa de Belgorod. También algo más al norte, en la de Kursk. En el Donbás, sin embargo, Rusia estaría aprovechando la concentración de fuerzas ucranianas en el noreste para ganar terreno.

## Hackers rusos tumban la web del taller de los tanques Leopard

La compañía blanco del ciberataque rehabilita los carros de combate que Defensa recupera para enviar al frente ucraniano

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ Madrid

La página web de General Dynamics European Land Systems -Santa Bárbara Sistemas (GDELS) estuvo caída ayer, al tiempo que, por sus canales habituales, el grupo de hackers rusos NoName anunció un ataque informático contra esta firma. Santa Bárbara es la empresa que, en su factoría de Alcalá de Guadaíra, tiene adjudicados los trabajos de rehabilitación de los carros de combate Leopard que Defensa recupera de sus almacenes de Aragón para enviar al frente de Ucrania.

Fuentes de la compañía confirmaron a este diario que investigan y no confirman ser víctimas. El ataque, indican expertos de la Seguridad del Estado, reuniría todas las características de una clásica oleada de Denegación de Servicio o DdS (o DDoS en sus siglas en inglés), que consigue colapsar páginas web a base de ir simultaneando y multiplicando millares de peticiones a sus archivos.

No parece haber dudas del origen ruso o prorruso de este ataque. NoName, que últimamente se presenta como supuestamente constituido en «Russian Cyberarmy» -o parte de ese supuesto ejército cibernético- reivindicó el lunes una acción contra «la industria de aviación y websites españolas»

La campaña se inició el domingo. Por la noche (hora de Moscú), los hackers rusos de NoName anunciaron un envío de «nuestros misiles DDoS a webs de la rusofóbica España», y señalaron como objetivos las webs de las Cortes Valencianas, el gobierno del Principado de Asturias y el Tramcat, servicio de transporte público de Barcelona. Ninguna de esos sitios de internet acusaba el golpe ayer.

En una segunda oleada fueron objetivo señalado por NoName las aerolíneas Albastar y Swiftair, así como la fabricante alavesa de componentes de aeronáutica Aernnova Aerospace. En estos casos, tampoco NoName logró superar los muros de seguridad. ■

## Alerta policial

## Alemania busca la «máxima seguridad» ante una Eurocopa de alto riesgo

GEMMA CASADEVALL

Oleg Petrasiuk / Efe

La situación a dos semanas de la apertura de la Eurocopa en Alemania es de «máxima tensión», con la seguridad como «absoluta prioridad» y una lista de amenazas que van del terrorismo islámico a los ciberataques, los hooligans y demás «conocidos peligros», subrayó ayer la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, al tiempo que destacó que no puede «existir (seguridad) al 100%». Mientras, el país debate sobre cómo acelerar las expulsiones de individuos radicalizados.

«Habrá refuerzos policiales tanto en los estadios como en todos aquellos lugares donde se vayan a producir concentraciones de aficionados y demás puntos vulnerables», afirmó la titular de Interior, en cuyas competencias entra Deportes.

Se harán controles aleatorios en las fronteras, se cuenta con la cooperación de los países vecinos y se ha articulado el llamado International Police Cooperation Center, con unos 500 metros cuadrados, donde se coordinarán todos los operativos. Los desafíos son enormes.

Las infraestructuras y estadios que acogerán la Eurocopa en el torneo, del 14 de junio al 14 de julio, son prácticamente las mismas que las utilizadas para el Mundial de 2006. Entonces todo discurrió perfectamente hasta el punto que se sigue recordando como un «cuento de verano». Pero la situación actual, entre la guerra de Ucrania y la de Gaza, con una ultraderecha efervescente y la amenaza del terrorismo islámico, supone un contexto de desafíos.

Serán 10 los estadios repartidos por todo el país entre los que
discurrirá el torneo. Desde la
Allianz Arena del Bayern Múnich, donde se abrirá la Eurocopa, hasta el cierre, en el Olympiastadion de Berlín, inaugurado
para los llamados «JJOO del nazismo», en 1936. En su mayoría
se utilizaron ya para el Mundial
alemán, excepto el de Düsseldorf. En cada ciudad sede se instalarán las llamadas «millas del
aficionado», con sus correspondientes pantallas gigantes.

■

el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

## El conflicto de Oriente Próximo

## Israel asume que un tercio de los rehenes que están en Gaza han muerto

Las familias de los secuestrados por Hamás insisten al Gobierno hebreo que acepte un pacto de alto el fuego

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS Beirut

Chaim Peri, Yoram Metzger, Amiram Cooper y Nadav Popplewell llegaron vivos a la Franja de Gaza el 7 de octubre. Ocho meses después de aquel trágico día en el que empezó su secuestro en manos de Hamás, el Ejército de Israel confirmó su muerte. «Estimamos que los cuatro fueron asesinados juntos, en el área de Jan Yunis, hace varios meses, mientras estaban retenidos por terroristas de Hamás y mientras las fuerzas del Ejército israelí operaban alli», dijo ayer el portavoz militar, Daniel Hagari. En plenas negociaciones para un alto el fuego, Israel cree que más de un tercio de los cautivos que quedan en Gaza están muertos.

Según el recuento del Gobierno hebreo, de las aproximadamente 240 personas capturadas en octubre, y sin contar a las decenas que fueron liberadas en el alto el fuego de noviembre, quedan unos 80 con vida. Se cree que los restos de 43 israelís aún se encuentran en el enclave palestino. En total, permanecerían unos 120 rehenes en cautiverio, esparcidos por toda la Franja de Gaza. Los oficiales israelíes han declarado a estos 43 muertos en ausencia basándose en varias fuentes de información, incluidos soplos de inteligencia, cámaras de seguridad o vídeos de transeúntes y análisis forenses.

Hamás afirma que varios cautivos han muerto en ataques aéreos israelíes o han sucumbido a sus heridas debido a la falta de atención médica en Gaza, mientras Israel continúa atacando hospitales y matando al personal médico. Durante la incursión terrestre de los últimos siete meses, algunos cuerpos de cautivos han sido recuperados por las tropas israelíes. Más allá de retornar cadáveres, la ofensiva militar sobre el enclave sólo ha logrado recuperar con vida a dos rehenes en una operación que, en febrero, se cobró la vida de decenas de civiles palestinos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Tras ocho meses de guerra, en los que se ha



Familiares protestan después de recibir la notificación de que cuatro rehenes israelís fueron asesinados.

En total, unos 120 israelís siguen en cautiverio, esparcidos por toda la Franja de Gaza

El precedente del acuerdo en noviembre permitió la liberación de 110 cautivos comprobado que la fuerza militar no es capaz de devolverles a sus seres queridos vivos, la sociedad israelí y, sobre todo, los familiares de los rehenes insisten al primer ministro, Binyamín Netanyahu, que acepte un acuerdo de alto el fuego. El precedente en noviembre permitió la liberación de 110 cautivos sanos y salvos.

#### Acuerdo de rehenes

En Israel, no le llaman acuerdo de alto el fuego, sino acuerdo de rehenes, porque esa es su prioridad. «No existe ninguna manera militar de devolver a los rehenes con vida a casa», dijo el israelí-estadounidense Jonathan Dekel-Chen, padre de Sagui Dekel-Chen, de 35 años, quien fue tomado como rehén del kibutz Nir Oz el 7 de octubre. «Ha-

blar de victoria total y problema militar, todo esto son fantasías, una especie de narrativa diseñada para rechazar la responsabilidad del Gobierno y el Ejército por lo que ocurrió el 7 de octubre», afirmó desde Nueva York. De ese mismo kibutz, también fueron secuestrados los octogenarios Peri, Metzger y Cooper. A apenas siete kilómetros en línea recta, en la ciudad gazatí de Jan Yunis, murieron. «Es hora de poner fin a este ciclo de sacrificio y abandono», reclamó el Foro de las Familias de los Rehenes y los Desaparecidos el lunes.

Ilia Yefimovich / Europa Press

«Su asesinato en cautiverio es una señal de vergüenza y un triste reflejo de la importancia para no retrasar acuerdos anteriores», añadieron, exigiendo a Netanyahu que apruebe el acuerdo.■

Elecciones generales Rajat Gupta / Efe

## Modi pierde la mayoría absoluta en la India y deberá pactar para gobernar

El partido del primer ministro había perdido 43 escaños con el 60% de los votos escrutados, mientras la oposición ganaba 30 asientos

IRENE BENEDICTO Barcelona

La India sigue contando votos pero a mitad del recuento parece que el primer ministro, Narendra Modi, pierde la mayoría absoluta que ha ostentado en las dos últimas legislaturas, aunque sigue siendo el partido más votado y podrá volver a gobernar si pacta para conseguir los apoyos necesarios. La popularidad del mandatario persiste tras una década en el poder en la que ha situado al país como un relevante actor internacional mientras las brechas sociales y la persecución de las minorías se ha acentuado en su Gobierno hasta ahora en solitario. La actual proyección dista de los anuncios que la televisión india daba ayer a primera hora sobre que el primer ministro volvía a arrasar con su Partido del Pueblo Indio, el BJP. Los nacionalistas hindúes promovieron el discurso ganador sin haberse apenas iniciado el recuento, lo que pone de relieve las críticas de falta de fair play de la



Narendra Modi.

campaña que ha llevado a cabo el partido en el poder.

Modi se dirigió a los medios para reivindicar su victoria cuando todavía quedaban más de 200 de los 543 escaños del Parlamento por adjudicar. Con el escrutinio al 60%, su partido ya había perdido 43 asientos, mientras que la oposición, el partido del Congreso Nacional Indio, había ganado al menos 30, acercándose a la barrera psicológica de casi un centenar de escaños.

El primer ministro indio dijo que la Alianza Democrática Nacional que lidera su partido continuará y formará gobierno. «La de hoy es la mayor victoria del mundo, la victoria de todos los indios», aseguró Modi. El hecho de tener que depender de aliados para formar gobierno obligaría al partido de Modi a pactar las políticas que quiera sacar adelante.

Jordi Otix

## Balance de mayo

# Los alimentos suben el 300% del campo a la mesa del consumidor

El estudio de la COAG revela una moderación de los precios respecto a los últimos tres meses • Limones, tomates y cebollas, los productos que más se encarecieron

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ Barcelona

El precio de los alimentos subió el pasado mayo un 300% desde el campo hasta el consumidor, según el último informe del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora la organización agraria COAG. Este aumento, que se produce a lo largo de la cadena alimentaria (en la que también participan distribuidores, mayoristas y otros agentes intermediarios), es el menor de los últimos tres meses, según datos de la misma entidad. En mayo el índice IPOD general fue de 4 euros, esto es el precio que subieron de media los 32 productos agrícolas y ganaderos analizados, comparando el importe que recibió el productor hasta el que pagó el consumidor final. En abril de este año, el mismo indicador fue de 4,35 euros; en marzo, de 4,25, y en febrero, de 4,33. En enero, había sido ligeramente por debajo del actual y se situó en 3,92 euros.

Entre los alimentos con mayores incrementos en toda la cadena en mayo destacaron el limón, que se encareció un 759% entre origen y destino; el tomate de ensalada, que registró un alza del 659%; las cebollas, con un incremento del 648%; las acelgas (410%) y las lechugas (400%). También las naranjas ex-



Compradores y vendedores en un mercado local.

perimentaron un aumento significativo, del 61%, pero en este caso se debió a que la producción nacional ha terminado ya la temporada.

Los alimentos que menos subieron de precio entre origen y destino fueron el aceite de oliva virgen extra, que aun así se encareció en un 31%; los huevos medianos, con un alza del 55%, y la leche de vaca, que sale un 90% más cara para el consumidor final de lo que se paga al productor. De hecho, el aceite de oliva estuvo bajando en los mercados de origen el pasado abril, cuando se frenaron las operaciones de compraventa del producto porque su precio se había disparado tras una cosecha catastrófica. En mayo, la actividad se volvió a animar y hubo un repunte en el importe pagado a los agricultores. El consumidor no notará esos cambios hasta después del verano, cuando se inicie la campaña aceitera 2024-2025.

#### Productos agrícolas caros

En líneas generales, son los productos agrícolas los que más se suelen encarecer, con un IPOD en mayo de 4,28 euros, mientras que los ganaderos (que incluyen carnes, huevos y leches) subieron el mes pasado 2,97 euros, de media.

Los datos los elaboran cada mes la organización COAG, que es la que recoge los precios en origen, y la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), que registran los precios en destino. Los datos recopilados por las tres organizaciones son independientes del IPC o inflación, que analiza únicamente los precios finales, no los que perciben los agricultores.

Desde que estalló la última crisis de precios de los alimentos en 2022, con la energía por las nubes y una sequía que provocó muy malas cosechas de productos primarios, la tensión se ha acentuado en la cadena alimentaria. Agricultores, mayoristas y distribuidores han tenido dificultades para tratar de contener el alza de los precios de los productos, aunque con algunos, como el aceite de oliva, admiten que ha sido imposible evitarlo.

## Tributación

## El impuesto mínimo del 15% llegará a cerca de 850 multinacionales

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que traspone la directiva europea del tipo mínimo en el tributo de sociedades

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley para trasponer la directiva europea que garantiza una imposición mínima global del 15% en el impuesto de sociedades para las multinacionales. El proyecto de ley, que será remitido a las Cortes para su tramitación, se aplicará ya sobre los resultados obtenidos en 2024 por las multinacionales con un importe neto de su cifra de negocios consolidada igual o superior a 750 millones. Según estimaciones de Hacienda, la nueva fiscalidad mínima afectará a unos 126 grupos multinacionales con matriz española y a otros 707 grupos extranjeros con filiales en España (833 grupos en total). La primera declaración del nuevo tributo (sobre los beneficios de 2024) se presentará en 2026.

España se adelantó a la directiva de la UE y ya en 2022 entró en vigor un impuesto mínimo del 15% para sociedades con una facturación superior a 20 millones de euros y todos los grupos de empresas. Entonces se indicó que este impuesto tendría que adaptarse a la nueva legislación internacional y eso, en parte, es lo que se aprobó ayer. Ahora, la nueva tributación del 15% va dirigida a grupos multinacionales con una facturación superior a 750 millones y se aplicará sobre el resultado contable ajustado.

## **Nuevos cargos**

## Montero dice que se retrasará el relevo en el Banco de España

R. M. S. Madrid

El mandato del actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, vence el
martes 11 de junio, pero el Gobierno decidió ayer darse más
tiempo antes de designar a su
sustituto, en espera de un posible pacto global con el PP para
la renovación de cargos institucionales, incluido el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), después de las elecciones europeas del domingo.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó ayer que la actual gobernadora, Margarita Delgado, podrá seguir con sus funciones mientras se intenta dialogar con el PP, ya que su mandato no vence ahora, sino el 11 de septiembre. Hasta entonces es el plazo máximo que se ha dado el Gobierno para intentar negociar con el PP los relevos en el Banco de España.

## Otros cargos relevantes

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Montero expresó su deseo de que, tras las elecciones europeas «cambie la actitud del PP» y se avenga a «intentar llegar a acuerdos y consensos» con el Gobierno, no solo en relación a la renovación de los cargos de gobernador y subgobernadora del Banco de España, sino también para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años. «Parecería lógico que [el cambio de actitud del PP] afectara a todos los ámbitos institucionales pendientes de renovación, y no solo al Banco de España», reflexionó Montero.

«No tendría sentido mantener bloqueada la renovación del CGPJ y sí acordar la renovación de otros órganos», remachó la vicepresidenta, que no quiso que esto sonara a una condición por parte del Gobierno. «Ninguna cuestión está vinculada, pero veremos si el Partido Popular está por la labor de ejercer las obligaciones que le otorga la ley», remachó.■

## Posible ajuste de cuentas

Detenida una española como presunta autora del crimen ocurrido en una carretera de Madrid. Borja era investigado por un juez por su vinculación con el narcotráfico.

## El hermano de la expolítica de Cs Begoña Villacís muere tiroteado

VANESA LOZANO Madrid

Borja Villacís, el hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, fue asesinado ayer en la capital de España. El hombre, de 43 años, circulaba con su coche por la carretera de Fuencarral-El Pardo, la M-612, cuando, hacia las 12.30 horas, al menos un hombre le disparó varias veces con una escopeta desde otro vehículo y se dio a la fuga. La Policía Nacional detuvo apenas minutos más tarde a una mujer española, de 52 años y con antecedentes, como presunta autora del crimen y seguía buscando a otros dos individuos.

Villacís fue tiroteado desde un BMW de color gris en el que viajaban tres personas antes de que el vehículo se diera a la fuga. Varios testigos grabaron después a la detenida, junto a otro de los presuntos autores, en un descampado cercano al lugar del crimen donde quitaban la matrícula al coche. La policía considera que se trata de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas como principal hipótesis del crimen.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investigaba a Borja por una trama de narcotráfico, según pudo saber este diario. Esta causa es fruto de la operación de la Guardia Civil denominada Águila-Frazen contra varias organizaciones, entre ellas la de Antonio Menéndez, alias el Niño Skin, un neonazi que fue líder de Ultra Sur, grupo ultraderechista de aficionados radicales del Real Madrid con el que Borja Villacís estaba vinculado. Y es que Borja era miembro de Ultra Sur y fue condenado a seis meses de prisión por agredir en 2004 a dos hombres que defendieron a una chica a la que estaban profiriendo insultos racistas en el metro de Madrid.

#### Investigación «exhaustiva»

Ciudadanos exigió ayer que se abra una investigación «exhaustiva» para esclarecer el asesinato del hermano de la exvicealcaldesa y detener a los culpables, y pidió



Dos policías se llevan detenida a la mujer sospechosa de estar relacionada con el crimen, ayer en Madrid.

Borja, de 43 años, circulaba con su vehículo sobre las 12.30 horas cuando sufrió los disparos

Los presuntos autores fueron detectados cuando cambiaban la matrícula del coche respeto para su familia. A través de un comunicado, Cs trasladó su más profundo pesar a Villacís, que cierra la lista naranja a las elecciones europeas del domingo de manera testimonial, y a toda su familia por el asesinato de Borja. También manifestó su total confianza en la Policía Nacional, que ya está investigando lo ocurrido «y vela para que la capital sea un lugar seguro para todos los madrileños».

### Hallazgo de armas de fuego

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que no hay ninguna hipótesis sobre las causas del tiroteo aunque se mostró confiado en tener resultados a corto plazo. En declaraciones en el Senado, el ministro transmitió sus condolencias a la exdirigente de Ciudadanos y a toda su familia y emplazó a confiar en la investigación, a la vez que pidió «tranquilidad». «La investigación está ya desarrollándose y esperemos que razonablemente, y a corto plazo, podamos tener los resultados que todos deseamos», dijo Grande-Marlaska.

El titular de Interior recordó que hay una persona detenida (una mujer española de 52 años y con varios antecedentes policiales) y aseguró no poder ofrecer datos concretos de la investigación, que está judicializada. Grande-Marlaska añadió que de momento no hay ninguna hipótesis que pueda trasladar y confirmó que el fallecido estaba investigado en la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional investiga si el hallazgo de unas armas de fuego en un descampado del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, frente a la sede de Mediaset, está relacionado con el tiroteo mortal. Los agentes desplegados en la zona encontraron ayer al mediodía unas bolsas y unas cajas que contenían varias armas de fuego en un descampado que está situado junto a la carretera que une el distrito de Fuencarral con la localidad de Alcobendas. Las armas fueron retiradas del lugar por los agentes y trasladadas a dependencias policiales, donde los expertos tratarán de determinar si guardan relación con el asesinato. ■

## Rito peligroso

Petición de 7 años de cárcel para Nacho Vidal por homicidio imprudente

MIGUEL MARZAL Valencia

Policia Nacional / Efe

La acusación particular en la causa contra el actor, director y productor de cine porno Nacho Vidal por un supuesto delito de homicidio imprudente cometido en el transcurso del ritual del sapo bufo pide siete años de cárcel por un delito de homicidio imprudente y otro contra la salud pública.

La Audiencia Provincial de Valencia revocó en marzo el archivo provisional de la causa seguida contra Ignacio Jordà, conocido con el nombre artístico de Nacho Vidal, y otros dos investigados por la muerte del fotógrafo José Luis Abad el 28 de julio de 2019 en la localidad valenciana de Enguera durante la celebración de ese ritual, y consideró que hay suficientes indicios para juzgar a los tres procesados. En el escrito de la acusación particular, que ejerce la familia del fotógrafo, se solicitan para el actor cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, y por un delito contra la salud pública tres años de cárcel y una multa 7.200 euros.

La acusación expone que el fotógrafo fue a la casa para pasar el día y practicar un ritual, que iba a dirigir Vidal. El actor sacó una pipa de cristal de su propiedad y una sustancia ilícita y de gran toxicidad, conocida vulgarmente como veneno del sapo bufo, y comenzó la preparación de la pócima, «sin tener control alguno sobre la dosis al no estar la pipeta calibrada ni utilizar instrumento de pesaje alguno».

Mientras se llevaba a cabo el ritual, el fotógrafo comenzó a tambalearse y se desplomó, según se puede ver en una grabación, que refleja que apenas pasaron 24 segundos de la ingesta de la sustancia hasta que empezaron las convulsiones. La acusación afirma que Vidal continuó el ceremonial, pese a que el protagonista seguía inconsciente, con temblor corporal y dificultad respiratoria, y sostiene que no llamaron a los servicios sanitarios hasta transcurridos veinte minutos de ritual. ■

## **Derechos digitales**

## La ley elevará de 14 a 16 la edad para registrarse en redes sociales

El proyecto legislativo de protección digital de los menores creará órdenes de alejamiento virtual y contempla como delito las falsificaciones con IA

OLGA PEREDA Madrid

La ley de protección a los menores en los entornos digitales -una normativa para que los niños y las niñas no accedan a contenidos inapropiados, como la pornografía, y que obligará a los fabricantes a incluir en todos los dispositivos un sistema de control parental y verificación de la edad-modificará varias leyes. También un puñado de artículos del Código Penal. Cuando la norma sea una realidad y entre en vigor, habrá una figura jurídica nueva: la orden de alejamiento virtual. El tipo penal permitirá que los tribunales ordenen, una vez que haya sentencia condenatoria, que el agresor del menor (ya sea un familiar maltratador o un compañero acosador de clase) no pueda dirigirse a él ni en las redes sociales ni en ninguna plataforma web.

La futura ley también incluirá otros delitos de nueva creación. Uno de ellos serán los deep-fake o las ultrafalsificaciones. Es decir, las

falsificaciones de imágenes o voces, manipuladas de forma extremadamente realista con inteligencia artificial (IA), como ocurrió en septiembre del año pasado con unas fotos manipuladas de desnudos de niñas en un chat de chicos de entre 12 y 14 años en Almendralejo (Badajoz). El grooming también será delito en el Código Penal: la falsificación de la edad y la identidad por parte de un adulto para entrar en contacto virtual con un menor de edad de cara a, posteriormente, mantener un acercamiento físico, incluso sexual. La difusión de material porno a menores también estará tipificado como delito en la legislación vigente.

## Anteproyecto, por ahora

La ley, de momento, solo es un anteproyecto. El texto fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros, donde volverá a ser ratificado una vez que se haya sometido a exposición pública. Después vendrá el largo trámite parlamento, que tendrá lugar después del verano y que incluirá el debate en el Congreso y en el Senado.



Un niño usa un teléfono y una tableta, en una imagen de archivo.

Cuatro ministerios han participado en la redacción del borrador. Juventud e Infancia, Presidencia y Justicia, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Transformación Digital. Este último es el que está actuando de interlocutor con los fabricantes de tecnología para que incluyan -por defecto y de manera gratuita para los usuarios - un sistema de control parental cuando el móvil, la tableta, el ordenador o la televisión inteligente, vaya a ser usado por una persona menor de edad. Este año ha cobrado mucha fuerza el movimiento de padres y madres que se han puesto de acuerdo para retrasar la entrega del primer móvil a sus hijos e hijas, sin embargo, la realidad es que la edad media para tener un teléfono propio con acceso a internet son los 11 años.

A pesar de ser una ley enfocada a la infancia y la adolescencia no fue la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, la que compareció ayer para ofrecer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el encargado de vender la norma ante los medios de comunicación. Bolaños especificó que, cuando la norma se apruebe, la edad para consentir el tratamiento de datos de carácter personal -un paso necesario, por ejemplo, para registrarse en una red social - pasará de 14 a 16 años. Es decir, si un chaval menor de 16 años quiere tener perfil en redes, deberá pedir consentimiento previo a su madre, padre o tutor.

Eduardo Parra / Europa Press

La norma también veta que los menores de edad usen las conocidas como cajas botín, un mecanismo muy frecuente en videojuegos para acumular recompensas virtuales.

Mientras, los fabricantes de tecnología tendrán que incluir, por defecto, un sistema de control parental de uso muy sencillo en todos los dispositivos digitales. La industria también deberá, por defecto, incluir sistemas de verificación de la edad. Serán «eficaces y obligatorios», no como ocurre ahora donde basta con que el menor mienta y apriete la pestaña de mayoría de edad. La Agencia de Protección de Datos lleva meses trabajando en esta aplicación, que estará lista, presumiblemente, antes del verano.

#### Revisión de adicciones

La futura ley -que estará seguida de una estrategia nacional, que incluirá más medidas- también menciona aspectos sanitarios. Los profesionales de la atención primaria, a la hora de las revisiones médicas rutinarias (llamadas del niño sano), deberán incluir preguntas para deducir si el menor tiene un «uso problemático o adictivo» con alguna aplicación o dispositivo. Esto es algo que ya se hace en muchos centros de salud, donde el personal de pediatría pregunta a los niños y niñas cuántas horas están delante de alguna pantalla. El objetivo de la ley es que se haga en la totalidad de centros y con algunas preguntas concretas. Dado que las adicciones son «cada vez más frecuentes», Bolaños añadió que se crearán centros especializados para afrontar y tratar estas patologías.

El artículo de la ley sobre las revisiones pediátricas deberá tener no solo el visto bueno del Ministerio de Sanidad, sino también el de las autonomías, que tienen las competencias transferidas. Es el mismo caso de otro aspecto de la norma: la alfabetización mediática y ciudadanía digital.





Falleció en Zaragoza el día 4 de **junio** de **2024**, a los **76** años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus apenados: esposa, Josefa; cuñada y sobrinos. No lo olvidan.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral córpore insepulto, que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana día 6 de junio, a las 13.00 horas en la Iglesia Parroquial de Santa Rita (Camino de las Torres 77) de Zaragoza, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La incineración se verificará en privado. La capilla ardiente queda instalada en la sala 4 del Tanatorio Centro de Zaragoza.

ENALTA-TANATORIO CENTRO, Camino de las Torres, 73. Tel. 976 272 711

## Funeraria y Tanatorio Centro

Camino de las Torres, 73 - Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)





Adaptados a todos los criterios Posibilidad de financiación Presupuestos telefónicos (24 h.) Compañías de seguros y particulares

## Música

Enrique Bunbury, Carlos Ann, Bruno Galindo y José María Ponce se reunieron en 2001 para grabar un homenaje al poeta. Este año, coincidiendo con su 20 aniversario, se reedita, en vinilo y gracias a Warner Music, con cuatro canciones nuevas.

## Las cuatro resurrecciones de Leopoldo María Panero

CARLOS H. VÁZQUEZ Madrid

«Panero me dejó pilladísimo cuando vi 'El desencanto'», explica Ann

«¡Vampiro! ¡Vampiro!». El poeta

Leopoldo María Panero no había

puesto cara al visitante que en ese

momento atravesaba el umbral del

hospital psiquiátrico Juan Carlos I

de Las Palmas de Gran Canaria pa-

ra llevárselo de paseo. Solo le cono-

cía por su voz. «¡Vampiro!», volvía

a señalar mientras se cargaba al hombro una pesada bolsa de de-

porte con todos sus libros. Sus ra-

zones tenía: «Dentro me los rom-

pen y se limpian el culo con ellos».

El vampiro al que se refería Panero

es Carlos Ann (Barcelona, 1967),

músico barcelonés que hoy recuer-

da aquel primer encuentro físico

con el escritor 20 años atrás, cuan-

do le rindió homenaje junto con

Enrique Bunbury, Bruno Galindo y

José María Ponce en un disco-libro

de título homónimo: Leopoldo Ma-

ría Panero (Moviedisco Records,

2004). «Leopoldo María Panero

sabía jugar con los excesos y la ex-

centricidad», comienza narrando

Carlos, que danza en verso entre recuerdos y poesía y la musicaliza-

ción de los textos de Panero, tanto

en el álbum inicial como en la re-

edición que en estos días se publica en vinilo – gracias a Warner Mu-

sic-con cuatro nuevos temas: La

poesía destruye al hombre, El tesoro

de Sierra Madre, El noi del sucre y El hombre que solo comía zanahorias.

Tiempo para la epístola. Corría 2004 y Carlos Ann respondía por carta a este periodista que escribe a propósito de los efectos vocales de Enrique Bunbury en el corte titulado Necrofilia: «La voz de Enrique suena grave y octavada, porque lleva un efecto necrofílico. Es él, te lo aseguro. Gracias por todo». Carlos hace memoria de aquello, partiendo desde el inicio del proyecto y de su pasión por Leopoldo María Panero, la cual nació a una edad temprana: «Me había impactado mucho, sobre todo porque todo lo que decía conectaba con nuestra cultura. Me gusta el simbolismo francés, pero en esos poetas siempre había algo que no acababa de entender. En cambio, Panero me dejó pilladísimo cuando vi El desencanto».

## Piano y guitarra

Es entonces, y con los años, cuando Carlos Ann empezó a entrar más en profundidad en la obra de Leopoldo María Panero, lo que le llevó —de manera natural — a musicalizar sus poemas en los albores del nuevo milenio en su casa de Barcelona, con el piano y la guitarra. «Pasábamos la noche leyendo poesía en voz alta. Algunas veces también venía Enrique Bunbury y acabábamos subidos en un taburete mientras uno de nosotros recitaba y el otro escuchaba desde abajo». Según cuenta, todo eso derivó en un proyecto a ocho manos que arrancó con Bunbury grabando sus voces sobre lo que ya había hecho Carlos Ann, una semana antes de grabar otro trabajo conjunto, Bushido, en Riudoms (Tarragona).

En la misma línea del poeta, Bunbury cree «en la capacidad humana para crear belleza» Seguidamente aparecieron el escritor y periodista Bruno Galindo y el director y productor José María Ponce. En un club de música electrónica de Barcelona fue donde Carlos habló con Ponce, más bien en la barra y hasta las seis de la mañana. Respecto a Bruno, el músico catalán se remonta a la época de su disco Entre lujos y otras miserias (Moviedisco Records, 2001): «Él había venido a Málaga, al Cortijo, cuando estaba grabando, y acabamos una noche tomando coñac y fumando puros. A partir de enton-

ces entablamos una buena relación. Vi que éramos las cuatro personas perfectas», explica.

En la entrevista a Bunbury que publica Cuadernos Efe Eme en su número 40, el aragonés explicaba cómo surgió la idea de retomar este homenaje: «El proyecto inicial era con Carlos Ann y me propuso hacer una canción cada uno. Empezamos así. Yo realicé la canción en la que soy la voz principal (La poesía destruye al hombre), que es una colaboración mano a mano con Carlos, pero me parecía que añadir estas canciones al proyecto primero, que fue colaborativo, de forma tan individualizada, me parecía insuficiente, entonces me metí en todas para aportar cositas».

El trabajo con Bruno Galino y El tesoro de Sierra Madre fue sencillo y se grabó su parte en Casa Voyeur (con Miguel Marcos Fernández). Sin embargo, con Ponce hubo que hilar más fino debido a las cataratas que sufría, cosa que hacía imposible la lectura de su poema. De todos los poemas, él se quedó con El hombre que solo comía zanahorias. «Para grabar, yo cogía el micro e iba recitándole para que luego él me replicara, pero la intención se perdía; tienes que entender la integri-

## «Vi que éramos las cuatro personas perfectas» para el proyecto, relata el músico catalán

dad de un poema y darle tu propio pulso. Grabé su voz y a partir de ahí monté el tema». Desgraciadamente, Ponce fallecía el 17 de marzo y no pudo escuchar la música de El hombre que solo comía zanahorias.

La suya, la canción de Carlos Ann, es El noi del sucre, un poema que le perseguía por todos lados. «Cuando entré en él me di cuenta de que era un poema completamente oscuro y revolucionario».

Vuelta al sanatorio de Las Palmas, en 2005. Por la noche, ya de recogida, Carlos Ann y Enrique Bunbury dejan a Leopoldo María Panero en la puerta del psiquiátrico con su bolsa de deporte cargada de libros. Se despiden y el poeta inicia el rumbo hasta la puerta del edificio, pero antes se da la vuelta y asoma su ajado rostro por entre los barrotes de la valla: «Sois vosotros los que estáis en la cárcel, yo no». Fue su última frase antes de irse a dormir. «Panero lo fue todo», finaliza Carlos, que ha mantenido sus ojos cubiertos por los cristales oscuros de sus gafas de sol, haciendo su papel de vampiro. La muerte es la cuna del rock and roll. ■



Bruno Galindo, Carlos Ann, Leopoldo María Panero, Enrique Bunbury y José María Ponce, en 2015.

34 | Cultura Miercoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

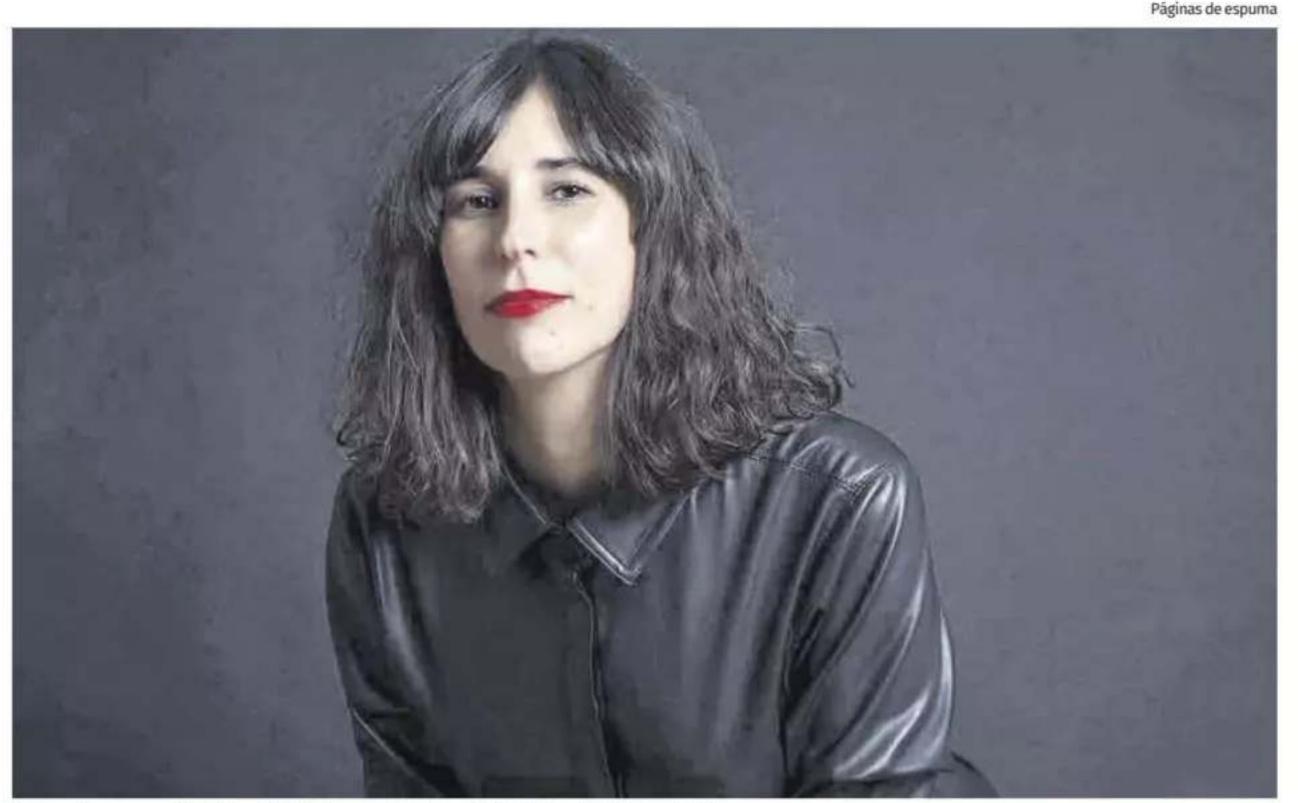

La escritora argentina Magalí Etchebarne, ganadora del VIII Premio Ribera del Duero.

## Ganadora del VIII Premio Ribera del Duero

La argentina Magalí Etchebarne visita mañana el Kiosco de las letras dentro de la programación de la Feria del libro de Zaragoza para presentar 'La vida por delante'.

## «Lo que no se dice y el pasado están muy presentes en todos los relatos»

DANIEL MONSERRAT Zaragoza

La vida por delante. ¿Una frase hecha? «Me gustaba porque sí, es una frase hecha, y esas tienen un poco de verdad pero casi todo de capricho y mentira vacía. Me lo decían mucho de joven, 'tienes toda la vida por delante'. Y me parecía una frase que me dejaba sola, que no quería decir nada. Lo que tenía era lo que estaba sufriendo ahí, y el pasado». Y así es como la argentina Magalí Etchebarne encontró el título de su obra, La vida por delante (da nombre también al segundo relato), ganadora del VIII Premio Ribera del Duero, que presenta mañana en el Kiosco de las letras (19.30 horas) dentro de la programación de la Feria del libro de Zaragoza.

El libro premiado consta de cuatro relatos en los que lo que no se dice, como suele suceder en todos los cuentos, tiene una vital im-

portancia: «Lo que no se dice... pero también aquí el pasado está muy presente en todos ellos. Y en ese pasado hay cosas no dichas en su momento, pero luego recordadas. Una vez que se recuerdan se comprenden, la vida lo revive y se aparece con más luminosidad y nitidez. Estos personajes comprenden algo. En general, al escribir, el pasado funcionaba como un segundo tiempo de la grabación que me servía para que ese presente poco luminoso se entendiera», explica la autora inmersa en una larga gira de presentación por España.

Eso sí, que nadie se espere finales cerrados porque siguiendo la tradición del relato todo queda ahí, afirma Etchebarne: «En general, suelen terminar cuando todavía podía pasar algo más. Pienso que se les podía pedir más claridad, alguna resolución,... El tercero (Temporada de cenizas) es el único que tiene un final algo más conclusivo o al menos parece que esa mujer se va a intentar quitar las piedras de encima», explica.

Y es que las mujeres protagonizan las tramas principales de esta obra: «Cuando empecé con la escritura sí tenía la idea de que los cuatro relatos estuvieran relacionados, que hubiera elementos que los unieran, un mismo clima. Por eso los personajes son de la misma generación, mujeres de más de 40 años. Es una década un poco desesperada, con mujeres desilusionadas con un poco de sabiduría pero también de cansancio. Hay algo que recorre a todas ellas y es un hilo que les conecta en esta obra», relata la argentina.

Otro rasgo característico que

«Está cambiando las generaciones más jóvenes, tienen otra forma de leer» atraviesa esta La vida por delante es el humor, algo que se entiende por la necesidad vital del mismo en la escritora, según aclara ella misma: «Le quita peso a todo y me parece muy importante en la vida. Los relatos se me hacían algunas veces pesados de leer aún con escenas tragicómica. Por eso, hay algo de parodia que me sirve para poner distancia con las emociones porque si no podían tomar al narrador y no quiero escribir conmovida si no es lo que busco realmente».

Sobre si está cambiando la manera de ver la historia de la literatura en clave de mujer, Etchebame
también tiene una respuesta clara:
«Lo que están cambiando son las
generaciones más jóvenes, con
mejores ideas y otra forma de leer.
Es muy difícil ya decirles que la
historia de la literatura está hecha
solo por señores. Y eso no le pasa a
las generaciones que estamos por
encima. Las mujeres hemos escrito siempre y de los mismos temas
que los hombres», concluye.

## De 4 a 12 años

El Campus Rock de Las Armas ya afina las guitarras para inaugurarse el 19

EL PERIÓDICO Zaragoza

Termina el curso escolar pero comienza en Las Armas un campus curioso y divertido hecho para cualquier niño donde la voluntad es introducir a los más pequeños en el mundo de la música. Aprender a estar en un escenario o a vivir como una estrella musical serán algunas de las actividades, como la conocida Operación Artista, en la que se enseña a los alumnos a saber desenvolverse en las tablas, a cantar, a bailar e interpretar. Los más pequeños, de entre 4 y 12 años, aprenderán a tocar instrumentos, participarán en concursos de play-back, asistirán a conciertos, tendrán encuentros con artistas y grabarán un videoclip o un programa de radio, entre otras actividades que se llevarán a cabo. Cada viernes, con los temas elegidos en la escuela y tras varios ensayos, se interpretará todo en un concierto final.

Los padres podrán elegir los días en los que participen los futuros artistas dependiendo de su disponibilidad, pero en la innovadora iniciativa cabe cualquiera: «A muchos niños no les gusta el deporte o no les apetece un campamento, pero a todo el mundo le gusta pasarlo bien cantando o bailando. El placer por la música es algo que permanece a pesar de que crezcamos. A todos los seres humanos, de todas las edades y culturas nos gusta la música», cuentan los organizadores. El miércoles 19 será el pistoletazo de salida con el concierto infantil de fin de año de los alumnos de Divertimúsica.

Las inscripciones son semanales y continúan abiertas hasta el último día. Pueden realizarse presencialmente, por correo (campusrock@lasarmas.es) y a través de la web de Las Armas.

Además, el centro acoge mañana (20.30 horas) la proyección de uno de los cortometrajes más premiados de Aragón de los últimos años, Dativa, de Daniel Calavera, al que seguirá una live session de mano de Andrés Bernad y Manuel Buil. el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

## En el Teatro del Mercado

La obra 'María Luisa y Luis María' protagonizan desde mañana y hasta el domingo la cuarta edición de este proyecto artístico y social.

## El teatro y la inclusión se dan la mano en Caídos del Zielo

ANDREA SÁNCHEZ Zaragoza

El proyecto artístico, social e inclusivo, Caídos del Zielo, dirigido a personas en riesgo de exclusión social presenta María Luisa y Luis Maria. Una obra de teatro testimonio basada en la María Luisa de Juan Mayorga. La vejez y la soledad son el epicentro de esta representación teatral que acogerá el Teatro del Mercado desde mañana hasta el domingo con cuatro representaciones en total.

María Luisa y Luis María narra una historia basada en la realidad. Pone el foco en la soledad, la vejez, la imaginación, la pérdida de memoria o la enfermedad mental, donde también brotan las ganas de vivir y disfrutar. «Pero si esa soledad no deseada es traumática, en las personas sin hogar se torna en algo fatal», señaló Félix Martín, su director. Martín presentó la obra ayer, acompañado por el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, y las consejeras de Cultura y Políticas Sociales, Sara Fernández y Marian Orós. También estuvieron presentes Jorge García, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank, y Eugenia Pérez de Mezquia, de la Jefatura de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA).

En esta línea, la ESDA ha participado en diferentes ámbitos del proyecto. Los alumnos de Diseño de Interiores se han encargado de la escenografía, mientras que el vestuario ha corrido a cargo del alumnado de Diseño de Moda. Y los estudiantes de Diseño Gráfico han ayudado en la imagen gráfica y la fotografía.

María Luisa y Luis María es el resultado de la cuarta edición de Caídos del Zielo, con un grupo de personas sin hogar, como mecanismo



El elenco de la nueva producción de Caídos del Zielo con Félix Martín y Sara Fernández.

de reinserción social. En él, también participan profesionales de la escena como Tamara Rubio, Inma Oliver o Rubén Remacha, entre otros. «Lo realmente importantes es el lenguaje escénico, es algo universal que ayuda a superar problemas personales y también colectivos», expresó Martín. Y añadió que «esto también contribuye también a formar una sociedad más empática y justa».

De hecho, de acuerdo con el programa, cuenta la historia de «la soledad desde un punto de vista vulnerable y que puede llegar a provocar el desarrollo de enfermedades mentales», declaró el director. Y, es que, todas las personas que participan en la obra tienen esta condición, según detalló Martín.

«Todos son personas mayores, que tienen necesidades, sufren enfermedades mentales y desean disfrutar de la vida a pesar de su edad», subrayó el director. Así, algunas partes de la obra están basadas en el teatro testimonial: «Algunos hablan de su vida real, pasan a ser el foco central y cobran importancia y visibilidad», aseguró.

El director confesó su admiración a las personas que hacen que esta obra cobre vida. «Se involucran como el que más en hacer una interpretación profesional, es increíble el esfuerzo que hacen y me gustaría que se valorara», manifestó. En este sentido, animó a ir al teatro y a disfrutar de esta producción «emocionante y divertida a partes iguales».

Este año, Caídos del Zielo, cumple cinco años desde que se creó el
proyecto con el objetivo de ser un
lugar de encuentro y que sirva a
esas personas en riesgo de exclusión en su entorno personal y laboral. Su método consiste en mezclar
a actores profesionales o en proceso de serlo, con personas más vulnerables, apoyados por profesionales del Arte Dramático, del Trabajo Social y la Psicología.

CaixaForum

Jaime Galindo

## Todos los miércoles desde el 26 de junio

En la programación destacan Mag Lari, Le Dancing Pepa Swing Band y Andrés Fajngold e Irene Francolí, entre muchos otros artistas.

## Humor, circo, magia, ritmo y swing en las Noches de verano del CaixaForum

EL PERIÓDICO Zaragozqa

La Fundación La Caixa presenta su nueva programación para las calurosas noches de verano de Zaragoza, en las que propone cinco veladas temáticas que llenarán de vida y arte diferentes espacios del CaixaForum Zaragoza. De esta manera, los visitantes podrán disfrutar de una programación cultural diversa y de calidad dirigida a todos los públicos los miércoles 26 de junio, 3, 10,17 y 24 de julio, a partir de las 19.30 horas.

Los temas que vertebrarán cada una de las citas son la magia, el swing, el ritmo, el humor y el circo, que se convertirán en los hilos conductores de unas noches únicas y diferentes. Las Noches de verano del CaixaForum Zaragoza destacan por su capacidad de acercar múltiples disciplinas a todos los públicos en una gran variedad de formatos, como talleres, conciertos, espectáculos y artes escénicas, monólogos, y visitas a las diferentes exposiciones que se muestran durante estos meses en el centro cultural.

Durante las cinco Noches de verano programadas, el CaixaForum Zaragoza permanecerá abierto hasta las 23.00 horas, incluida la cafetería, que contará con una oferta especial.

El estreno de las noches de verano de CaixaForum Zaragoza será el miércoles 26 de junio con la Noche de humor, que contará con la presencia de artistas irreverentes, monólogos ingeniosos y apariciones improvisadas de personajes que, cuando menos, despertarán sonrisas. Con ese objetivo, el centro acogerá un conjunto de propuestas muy variadas. Un buen



Irene Francolí será una de las protagonistas el 26 de junio.

ejemplo es el programa doble de monólogos con Irene Francolí, cómica y guionista ibicenca, y Andrés Fajngold, cómico argentino que vive en España desde el año 2005.

Las noches temáticas se cerrarán el miércoles 24 de julio con la Noche de ritmo, que contará con propuestas que permiten escoger entre bailar, escuchar y reconectar con la pulsión más ancestral, hacer sonar instrumentos o descubrir las posibilidades que tiene el propio cuerpo como instrumento de percusión.

La programación completa del ciclo se puede consultar en la web del CaixaForum Zaragoza. ■

## **REAL ZARAGOZA**

Miguel Angel Gracia CARAVA LALIGA LALIGA LALIGA LALIGA ALIGA CARAVAN LALIGA LALIGA CARAVAN LALIGA LALIGA **WAMBA VAMBAR WAMBAR** WAMBAR **embou embou** mbou ernbou MGS ACYF VCAL Kosner CARAVAP LALIGA

Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero, en la presentación del técnico, el pasado mes de marzo, en la sala de prensa de La Romareda.

## Víctor y Cordero diseñarán juntos el nuevo Real Zaragoza

El club confirma, tras la cumbre del lunes en Madrid, la continuidad del entrenador, que será parte activa en la composición de una plantilla que tendrá su sello, y la cohabitación pretendida con el director deportivo

S. VALERO / J. OTO Zaragoza

Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero seguirán en el Real Zaragoza y trabajarán de forma conjunta en la creación de la plantilla de la próxima temporada. Así quedó cerrado en la reunión mantenida el lunes en Madrid entre el técnico, el director deportivo y los consejeros Mariano Aguilar y Emilio Cruz, en la que se sentaron las bases y quedó definido el status quo que presidirá la parcela deportiva de la entidad.

El encuentro, en este sentido, propició que se cumpla el deseo del club de que Víctor y Cordero trabajen juntos. Ambos mostraron su firme disposición a colaborar, cada uno desde su parcela, y a trabajar por el bien del Real Zaragoza. En ese sentido, el entrenador tendrá, como quedó fijado en el

acuerdo rubricado en marzo, peso, voz y voto en la construcción del plantel. Será él quien propondrá a Cordero el perfil de futbolistas a incorporar para que el director deportivo trate de darle lo que pida hasta componer una plantilla que tendrá el sello de Víctor.

Comienza, de este modo, la cohabitación entre el técnico y Cordero, que ya han empezado a trabajar en la confección del equipo de la próxima temporada y que giraría en torno a la figura de Ander Herrera, cuyo regreso es ahora la tarea principal a acometer en los próximos días.

De hecho, el propio club anunció, a media mañana de ayer, que ambos comandarán el proyecto deportivo de un curso que comenzará el próximo 8 de julio, cuando, como ya avanzó este diario, dará inicio la pretemporada. En el comunicado, la entidad expone que en el encuentro que mantuvieron

el lunes en Madrid Víctor, Cordero y los consejeros Aguilar y Cruz, «se pusieron las bases de las seis semanas que servirán como preparación de la campaña 24-25, así como el diseño de la plantilla del Real Zaragoza para la nueva temporada».

### Confirmado

Era la confirmación (velada al tener los dos contrato por un año más) de que ambos se mantendrán en sus puestos. En realidad, Víctor ya lo había dejado claro en su comparecencia pública previa al partido ante el Albacete. «Tengo contrato de entrenador, con eso lo digo todo», apuntó. Estaba por ver si el propósito del club de que el aragonés y Cordero trabajaran codo a codo en la composición de la plantilla podía llevarse a buen término. Y la reunión en Madrid confirmó que así será. Víctor, que, según el ya exdirector general Raúl

Sanllehí, había sido «el único nombre puesto por Cordero» en marzo, tras la destitución de Velázquez, se comprometió a diseñar de forma conjunta con el entrenador una plantilla que, en principio, quedará sometida a una profunda remodelación.

## La reunión del lunes en Madrid derivó en un compromiso conjunto para trabajar codo a codo

En ese sentido, parece claro que Víctor, partidario de un número mayor de movimientos de los que defiende el director deportivo, se saldrá con la suya. En cualquier caso, no habrá menos de una docena entre salidas obligadas y las pertinentes llegadas.

El caso es que, en las últimas horas, la maquinaria zaragocista ha acelerado notablemente su velocidad. Una vez concluida la temporada y despedido el Gol Sur, aquella quietud de la semana posterior a la victoria en Santander con la que se selló la permanencia ha dado paso a una actividad casi frenética. La salida de Sanllehí y la continuidad en sus respectivos puestos de Víctor y Cordero suponen el primer esbozo de lo que está llamado a ser el nuevo Zaragoza, en el que, en cualquier caso, todavía restan piezas por encajar.

Pero, de momento, el club se ha salido con la suya. Quería a Víctor y Cordero juntos y ya los tiene, aun con las lógicas dudas acerca de cómo combinarán dos personalidades fuertes como las suyas. Víctor, como exigió, tendrá mando en plaza y Cordero lo sabe. Ahora, a

trabajar.

## El club se lanza ya a por Ander, objetivo prioritario

El jugador ya conoce los planes de la propiedad y su vuelta a casa parece más cercana que nunca • El club considera clave su fichaje para abanderar el proyecto

J. OTO / S. VALERO Zaragoza

El Real Zaragoza se lanza ya a por Ander Herrera con el claro objetivo de acometer cuanto antes el fichaje del canterano, que será la piedra angular del nuevo proyecto deportivo. La cumbre del lunes en Madrid entre Víctor Fernández, los consejeros Mariano Aguilar y Emilio Cruz y el director deportivo Juan Carlos Cordero sentó las bases de lo que va a ser la configuración de una plantilla que deberá girar en torno a Ander, que está deseando volver a casa.

Y, en estos momentos, el regreso parece más cercano que nunca. Los movimientos de las últimas horas han despejado en gran medida el panorama. Porque Ander ya sabe lo que necesitaba saber. Se le ha trasladado que el proyecto será ambicioso y que Cordero y Víctor trabajarán juntos en el diseño de un plantel que se confeccionará con el único objetivo del ascenso. Justo lo que Ander quería oír.

No está, en todo caso, todo dicho. A expensas de abordar otros asuntos a resolver antes de rubricar el reencuentro, las sensaciones son buenas. También en el seno del Real Zaragoza, que considera que todo marcha por buen camino.

## **El adiós**

## El club despide a los cedidos

El Real Zaragoza se despidió a través de un comunicado de los siete cedidos que a partir del 30 de junio regresarán a sus clubs de origen: Santiago Mouriño, Víctor Mollejo, Germán Valera (Atlético de Madrid), Edgar Badía y Raúl Guti (Elche CF), Manu Vallejo (Girona FC) y Akim Zedadka (Lille). El club les dedicó un afectuoso mensaje: «Gracias por defender el escudo del león».



Mientras, el Athletic, con la oferta de renovación aún encima de la mesa, espera acontecimientos con la sensación de que su aspiración de seguir contando con el futbolista la próxima temporada se complica cada vez más.

Porque, si las conversaciones continúan por la senda marcada, Ander, al que le une una estrecha relación con Víctor Fernández, y el Zaragoza están llamados a volver a encontrarse 15 años después. Su regreso, considerado clave para abanderar el nuevo proyecto y devolver al zaragocismo parte de las ilusiones perdidas tras una temporada envuelta en fracaso, supondría un golpe de efecto considerable.

En cualquier caso, Ander, de 34 años, no tardará en decidir su futuro. Siempre ha pregonado a los cuatro vientos su deseo de volver al Zaragoza, así como su plena convicción de que vestirá de nuevo la elástica blanquilla antes de poner fin a su dilatada carrera. Y es ahora

Su vuelta se considera el mejor golpe de efecto para mitigar el disgusto tras un curso nefasto

cuando se dan todos los factores para hacerlo.

Si hay acuerdo, el canterano llegará al Zaragoza cobrando el salario mínimo (95.500 euros), si bien en el límite salarial computarían algo más de 700.000 euros por la imposición de LaLiga, ya que el

jugador, que cumple 35 años el 14 de agosto, no llega a la exención a partir de los 36 que permite que pueda llegar por el mínimo salarial, que es lo que hizo Cazorla en el Oviedo. Además, tampoco viene de una lesión de larga duración en esta temporada.

No puede, asimismo, acogerse además a la reducción del coste imputable en un 50% en función de los partidos oficiales jugados en las dos temporadas anteriores, menos de 20 siendo titular o disputando 45 minutos. Ander, en esa condición lleva 22 en esas dos últimas campañas, diez en la pasada y 12 en la actual.

El canterano debutó en el primer equipo del Zaragoza en la 2008-09, con Marcelino en el banquillo, para ayudar en ese ascenso en la segunda vuelta y ser decisivo en dos permanencias consecutivas (09-10 y 10-11) antes de ser vendido al Athletic en 2011 por más de 11 millones en total. 38 Deportes
Miercoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## **REAL ZARAGOZA**

# La SAD ultima la llegada de un nuevo director general

El grupo inversor y el Consejo de Administración quieren cubrir cuanto antes la vacante dejada por Sanllehí • Llegará del exterior y no habrá promoción interna

J. OTO Zaragoza

El Real Zaragoza ultima la contratación de un nuevo director general para cubrir la vacante existente tras la salida del club de Raúl Sanllehí. El grupo inversor y el Consejo de Administración se encuentran en la fase final de una búsqueda que derivará en breve en la llegada a la entidad de una nueva figura que asumirá el cargo en los próximos días.

Inmerso en pleno proceso de remodelación, el club tiene claro que la salida de Sanllehí se cubrirá con otro ejecutivo y no a través de una reestructuración o promoción interna. La intención, en este sentido, es dejar fijado cuanto antes el nuevo organigrama, en el que, por cierto, las figuras de los consejeros Mariano Aguilar y Emilio Cruz han ganado protagonismo. De hecho, ellos fueron los representantes del Consejo que se reunieron, el pasado lunes en Madrid, con Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero para sentar las bases y diseñar el proyecto deportivo de la próxima temporada.

De este modo, ya con el entrenador y el director deportivo trabajando conjuntamente desde sus respectivos puestos, la plantilla queda en sus manos. La dirección general, sin embargo, se mantiene vacante, si bien, como ya indicó este diario, no la ocupará Antonio Chaves, uno de los nombres que había sonado y que, tras salir del Celta, recaló el pasado verano en el Inter Miami.

El nombramiento, en todo caso,



El consejero Juan Forcén y el presidente Jorge Mas, sobre el césped de La Romareda.

no se hará esperar. El Real Zaragoza, consciente de la ingente tarea por delante, no demorará en exceso una contratación que se considera indispensable de cara a un correcto funcionamiento de la entidad. La salida de Sanllehí, conocida por numerosos miembros del club apenas unas horas antes de hacerse pública, obliga a acelerar un movimiento destinado a traer a la entidad una persona de la confianza de la propiedad, con experiencia y destacada hoja de servicios.

El adiós del director general es,

de momento, el único provocado por la nefasta temporada del conjunto aragonés, que no logró sellar la permanencia en la categoría hasta la penúltima jornada. Sanllehí, que apenas ha permanecido dos años en el cargo y que ha renunciado a los otros dos que tenía firmados, sucedió en el puesto a Luis Carlos Cuartero en octubre de 2022 después de que el exjugador del Real Zaragoza hubiese ocupado la dirección general durante seis años y medio.

«El Real Zaragoza ha vivido una etapa de gran transformación ba-

io la dirección de Raúl Sanllehí, Su liderazgo y visión estratégica han sido fundamentales para el crecimiento y modernización de nuestro club. Agradecemos sinceramente a Raúl por su dedicación y profesionalidad. Siempre tendrá un lugar especial en la familia zaragocista», destacó el presidente Jorge Mas en la despedida de Sanllehí, que, según expuso en su carta abierta al zaragocismo, cuenta con varias propuestas laborales, sin especificar si esas ofertas proceden del ámbito del fútbol o empresarial.

## **Fútbol**

## La Federación renueva a De la Fuente antes del amistoso contra Andorra

EL PERIÓDICO Badajoz

Jaime Galindo

El seleccionador español, Luis de la Fuente, celebró su renovación como seleccionador en la rueda de prensa previa al amistoso de España contra Andorra de esta noche en Badajoz (21.30). La prórroga, hasta el Mundial de 2026, hace efectivo el acuerdo de renovación de su contrato anunciado en febrero: «Estamos felices, nosotros ya sabíamos que se produciría en el momento oportuno. Empezamos a competir y esto servirá para reforzar nuestra posición. Lo afronto con total normalidad sabiendo lo que tengo entre manos. Ahora me gustaría que nos centrásemos en fútbol, en el trabajo en el campo, los rivales y nuestro equipo», explicó el seleccionador nacional.

También quiso dejar claro que, a expensas de inconvenientes de última hora, no habrá 
cambios en la convocatoria de 
cara a la Eurocopa: «El día que di 
la lista tenía claro quiénes eran 
los 26 jugadores. Si no hay contratiempos seguiré convencido 
de mi idea, pero los jugadores 
esto no lo saben y hace que haya 
mucha competencia y trabajo», 
afirmó el seleccionador.

De la Fuente explicó el objetivo de los amistosos, ante Andorra e Irlanda del Norte, previos a la Eurocopa: «Lo que pretendemos durante este periodo es recuperar a los futbolistas que vienen de 10 meses de competición, algunos llevan hasta 60 partidos exigentes», indicó De la Fuente, que no desplazó a Badajoz a Dani Olmo y Rodri.





COCHE DEL AÑO DE LOS LECTORES

VOTA TU CANDIDATO DE JUNIO

Entra en la web o escanea el código:



https://neomotor.epe.es/coche-ano-lectores

I PRENSA IBERICA

el Periódico de Aragón Miércoles, 5 de junio de 2024

## JUAN CARLOS BELTRÁN

## Entrenador del Utebo FC

Después de tres grandes temporadas en las que ha conseguido un ascenso y dos clasificaciones al *playoff* de ascenso a Primera RFEF, Juan Carlos Beltrán renovó una temporada más para seguir al frente del conjunto barbo

## «Mi sitio es Utebo, me encuentro muy a gusto aquí»

GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

#### — ¿Cómo valora su renovación con el Utebo por una temporada más?

 Estoy muy contento porque era una cosa que tenía que meditar bien, si seguía un año más entrenando o no.

## — ¿En algún momento pensó en otro club?

— Tenía pocas dudas de que mi sitio fuese Utebo, porque me encuentro muy a gusto aquí, respetan mucho mi trabajo y siempre me siento muy valorado por el club.

#### — ¿Cuál es el principal objetivo que se impone el equipo para el próximo año?

— Vamos a intentar un año más seguir en la línea de crecimiento que lleva el club desde hace tres. Esas son las expectativas en este momento.

#### — ¿Ha sido importante en su decisión el proyecto que le ha presentado el club?

— Necesitaba que el club me ofreciese algo de motivación en el sentido de mejoras en el proyecto, porque no se puede seguir haciendo lo mismo si quieres continuar mejorando los resultados. Necesitamos dar un pasito más en el crecimiento, y creo que se ha dado. Así que hay que volver a intentarlo.

#### — ¿Después de dos temporadas entrando en playoff, como se puede dar ese siguiente paso?

— El proceso de crecimiento que iniciamos hace tres años va dando pasos. Si se compara el club de ahora con el que había cuando empezamos a trabajar, han cambiado muchas cosas pero todas para bien.

#### — ¿En qué puntos cree que debe centrar el club sus recursos?

— Hemos crecido en muchos aspectos, no solo en lo deportivo sino también en lo institucional y ese el camino, aunque nos queda mucho por hacer hasta poder desarrollarnos del todo. Todavía hay que mejorar muchos ámbitos del club y en lo deportivo tenemos que seguir



Juan Carlos Beltrán, en un partido del Utebo esta temporada.



## «No solo hemos crecido en lo deportivo sino también en lo institucional, y ese es el camino»

creciendo para competir en una categoría tan difícil como Segunda RFEF.

## — ¿Cuál cree que ha sido la clave del Utebo estos últimos tres años? — Ha sido una mezcla de todo, lo

 Ha sido una mezcla de todo, lo primero que hemos tenido ha sido acierto y suerte a la hora de contratar jugadores, porque creo que hemos conseguido tener un grupo de futbolistas que son capaces de competir a un altísimo nivel y además hay un ambiente en el vestuario fenomenal, que es un plus que siempre mejora el rendimiento deportivo de todos los jugadores.

### — ¿Cree que ha influido en el éxito el buen ambiente que hay en el vestuario?

— Cuando un vestuario funciona bien, hay muchas cosas que se consiguen por inercia. En ese sentido, yo creo que hemos acertado bastante con el tipo de futbolista para lo que nosotros queríamos en cuanto a nuestro estilo y también con el tipo de persona, porque en estas temporadas que he entrenado aquí, el día a día ha sido muy fácil porque gestionar un vestuario así no requiere mucho esfuerzo y eso para un entrenador vale muchísimo.

#### — En este aspecto, ¿qué papel juega la cantera a la hora de reforzar al primer equipo?

 Intentamos nutrimos de la cantera, pero el salto a una categoría tan competitiva como la Segunda RFEF es cada vez más difícil para ellos. Lo que tenemos claro es que valoramos mucho al jugador aragonés, y evidentemente al jugador de casa. Tenemos algunos componente de la plantilla que se han formado en nuestro fútbol base. Seguimos siempre muy conectados a él, y es un aspecto importante que el club está tratando de potenciar y ha crecido mucho desde que empezamos hace tres años. Seguimos trabajando, sabemos que la gente de la base y la cantera es una parte fundamental de este proyecto, por lo que no vamos a dejarla nunca de lado.

#### — ¿Cómo se consigue generar un vínculo así con los aficionados?

— Es verdad que hay una conexión muy buena entre afición y equipo, porque hemos conseguido conectar también muy bien con ellos por nuestra manera de competir, luchar e ir hasta al límite en todos los partidos. Creo que eso consigue generar mucha adhesión por parte de los aficionados.

#### — ¿Nota el equipo un gran respaldo por parte de la afición del Utebo?

 — El partido de Soria, en Los Pajaritos, fue la culminación de un proceso que se lleva haciendo durante estos últimos tres años. La afición en los partidos de casa es espectacular porque en pocos campos de la categoría se ve el ambiente que hay en Utebo. Nosotros estamos encantados, porque realmente para los futbolistas y los que trabajamos cada día, tener el premio de cada domingo estar seguros de que vamos a tener a toda esta gente detrá siempre es una motivación para seguir trabajando a tope otra temporada más.■

## **Fútbol**

## Mbappé carga contra el PSG y admite su «alivio» por ir al Real Madrid

EL PERIÓDICO París

Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, criticó a la dirección del PSG y mostró su agradecimiento al entrenador, Luis Enrique Martínez, y al consejero deportivo Luis Campos: «Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego», declaró Mbappé en una rueda de prensa previa al amistoso de Francia ante Luxemburgo.

El delantero criticó duramente a Nasser Al-Khelaifi, que decidió apartarlo de la disciplina del equipo tres semanas por haberse negado a renovar su contrato: «Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más», rercordó Mbappé.

Además, abundó en «el orgullo y el alivio» de vestir finalmente la camiseta blanca, tras tres fallidas intentonas en el pasado, y se acordó de Florentino Pérez, que «ha confiado siempre en mí desde el primer día», aseguró. ■

## Danila So Serrano, en la prelista para los Juegos

La jugadora aragonesa fue incluida por el seleccionador Ambros Martín en la prelista de la selección femenina de balonmano para comenzar a preparar los Juegos Olímpicos de París. Las españolas se enfrentarán en el último ensayo antes de los Juegos a Angola, Holanda, Hungría y Francia.

## España remonta y sella su pase a la Eurocopa

La selección femenina española de fútbol remontó ayer un 0-2 a Dinamarca en Santa Cruz de Tenerife y selló su clasificación para la Eurocopa 2025 a falta de dos jornadas (3-2). Las nórdicas llevaban dos tantos de ventaja en el minuto 71, pero dos goles de Irene Paredes y el definitivo de Lucía García en el 92 dieron el triunfo a las de Montse Tomé. 40 Deportes

Miércoles, 5 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

## **Baloncesto**

## El Casademont, muy cerca de fichar a Joaquín Rodríguez

El escolta uruguayo, de 24 años, ha brillado en el Betis • El club anuncia que Smith no seguirá

J. OTO / S. PÉREZ Zaragoza

Joaquín Rodríguez, el escolta uruguayo que ha causado sensación esta temporada en el Betis, de la LEB Oro, está my cerca de convertirse en nuevo jugador del Casademont Zaragoza para ser uno de los escoltas del equipo aragonés la próxima temporada, según adelantó Diario de Sevilla y ha podido confirmar este diario.

El jugador, que cuenta con pasaporte español, saldrá del Betis, con el que tiene contrato pero también una cláusula de salida a un equipo de la ACB previo pago de 50.000 euros que el Casademont asumiría para hacerse con los servicios del uruguayo, de 24 años.

La gran campaña de Rodríguez ha llamado la atención de numerosos equipos de la máxima categoría del baloncesto nacional, incluidos los grandes, pero la oferta del Casademont (Joventut y Manresa también pujan fuerte) es la que más seduce al uruguayo, consciente de que en el equipo rojllo tendría minutos y el papel protagonista que necesita.

Sus números no hacen gala de su progresión durante la temporada. En total ha promediado en LEB Oro 13.8 puntos, 4.3 rebotes, 3.5 asistencias y 1.4 robos por encuentro, pero sus estadísticas han vivido una subida exponencial en el final de temporada, lo que le ha convertido en la gran sensación de la segunda competición nacional.

Desde enero no ha bajado de los 10 puntos de valoración más que en un partido y en siete de ellos ha superado los 20. Su día grande fue frente al Gipuzkoa Basket al firmar 34 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 7/8 en triples y 35 de valoración. De



Rodríguez, al término de un partido del Betis.

hecho, sólo en 2024 promedia casi 17 puntos por encuentro en Liga regular. En *playoff*, en el primer encuentro contra el Movistar Estudiantes hizo 28 puntos y 31 de valoración y, en el tercero, 19 puntos. Registros de ACB.

#### Sustituto de Mark Smith

Rodríguez es el elegido para ocupar el puesto de Mark Smith, cuya salida anunció ayer el Casademont. Es la cuarta tras las de Kravic, McFadden y Andronikashvili, mientras que sólo se ha firmado a Jilson Bango. La sensación que queda tras la marcha del exterior es que podría haber sido una pieza más importante en la escala de jerarquía de la plantilla aragonesa. Su campaña empezó a lo grande, con cuatro de sus primeros seis encuentros en Liga Endesa con valoraciones entre 15 y 30 (su máximo, frente al Bilbao Basket).

Siguió su buena dinámica en la FIBA Europe Cup, competición en la que promedió 14.8 puntos por encuentro y 16.5 de valoración media, pero en enero se truncó su

## la convocatoria

## Pueyo y Urdiain, con la selección

Tanto Helena Pueyo como Leyre Urdiain han sido convocadas con sus respectivas selecciones españolas. La base balear ha sido citada para la U23 de 3x3 para la concentración de verano que tendrá lugar desde el sábado hasta el próximo miércoles en Guadalajara. Por su parte, la canterana rojilla estará desde el 18 de junio en la concentración previa de la Copa del Mundo U17 que tendrá lugar en México del 17 al 21 de julio.

progresión al sufrir una lesión muscular con gran serohematoma. En total, dos meses fuera de acción que supusieron un antes y un después en su temporada.

Su juego se ha caracterizado por la irregularidad propia de un anotador puro, capaz de combinar partidos de grandes anotaciones con otros de negación hacia el aro rival y de defensa débil. Pese a ello, en cuanto a números ha sido una campaña más que notable de Smith al promediar 12.5 puntos, 3.8 rebotes y 11.3 de valoración.

Servicio especial

## **Mountain bike**

La celebración de la IXS European Downhill Cup en Panticosa propicia que la comunidad se haya hecho un hueco en el mapa de este deporte extremo

## El downhill despega en Aragón

Hasta cinco kilómetros de obstáculos naturales (piedras, raíces, árboles) y artificiales (rampas, puentes, peraltes) a 70 kilómetros por hora con la humedad que caracteriza las montañas es a lo que están acostumbrados los que practican el downhill, una disciplina de mountain bike (MTB) que ya está empezando a tener relevancia en Aragón. De hecho, este verano se va a celebrar, por primera vez en España, la IXS European Downhill Cup en Panticosa.

Aun así, los riders aragoneses manifiestan que, debido a las escasas instalaciones adecuadas y los nulos permisos concedidos para mejorarlas, están «dependiendo siempre de irse fuera para poder entrenar», explica Rubén Herrero, rider y trailbuilder (crea los recorridos para el downhill). Lleva siete

ZOE RUBIO Zaragoza

años practicando este deporte y lo considera un antes y un después en su vida debido a las personas y los lugares que ha conocido. «No puedo pensar en montar en bici sin cuidar o crear los trails para que estén en las mejores condiciones y disfrutarlos», asegura.

Estando en los dos lados del deporte es muy consciente de los problemas a los que se enfrenta esta disciplina: «En Aragón lo que prima es el XCO, el enduro y cada vez más el pumptrack, pero claro, el Downhill siempre se queda en el olvido», explica Rubén.

Mientras tanto, en el resto de España, los bikeparks están abiertos prácticamente todo el año y hasta ellos se desplazan riders del norte de Europa, que vienen a entrenar en las estaciones frías debido al exceso de nieve y lluvia en sus países. Otros que también tienen que desplazarse son los aragoneses como Jorge Terradas, un adolescente de 14 años que lleva dos años dependiendo de que sus padres lo lleven a bikeparks de Cataluña, Galicia, Andorra y Francia para poder entrenar y competir.

Hasta ahora su mejor puesto ha sido un décimo puesto en Verín (Galicia) y, aunque está contento porque el segundo encuentro de la Copa de Europa sea en Panticosa, echa en falta una copa aragonesa: «Conozco a bastante gente que no compite porque se tiene que ir a Cataluña o a otras comunidades y no se lo pueden permitir».



Rubén Herrero, practicando downhill.

«En el Pirineo hay gente muy dedicada al downhill y se recibe mucho apoyo de los ayuntamientos y de las comarcas y pueblos», comenta Rubén. Este 2024 son dos las competiciones que hay de esta disciplina en Aragón, el DH Rincón del cielo en Cerler y la Copa de Europa en Panticosa.

A esta última acudirán riders de élite que buscan sumar puntos UCI, aprovechando las fechas intermedias entre las pruebas de la Copa del Mundo. Son cinco los encuentros de los que se compone la Copa de España. El primero se disputa en Granada, el segundo en Cataluña, el tercero y quinto en Galicia y el cuarto en Castilla y León. Aun teniendo en cuenta que este deporte se practica, principalmente, sobre lo que en invierno son pistas de esquí, llama la atención que una de las cordilleras más importantes de España no tenga relevancia en la competición nacional. ■

Deportes | 41 el Periódico de Aragón Miercoles, 5 de junio de 2024

## LOS CUARTOS DE FINAL DE ROLAND GARROS

## Alcaraz retrata a Tsitsipas y pasa a semifinales

El español vence al griego en tres sets, 6-3, 7-6 (3) y 6-4 y jugará ante el italiano Sinner

**EL PERIÓDICO** Paris

El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, se impuso por sexta vez al griego Stefanos Tsitsipas, noveno cabeza de serie, por 6-3, 7-6 (3) y 6-4, para alcanzar por segundo año consecutivo las semifinales de Roland Garros, en las que se medirá con el italiano Jannik Sinner, virtual número 1 del mundo.

Alcaraz y Sinner, que en el mismo día sumaron su triunfo 50 en partidos del Grand Slam, los primeros tenistas nacidos en el

de un grande desde la que jugaron en el Abierto de Estados Unidos de 2008 el español Rafa Nadal y el británico Andy Murray.

Será el duelo más esperado de la edición, el que representa la pujanza de la nueva generación, 21 años Alcaraz, 22 Sinner, el mismo día que el serbio Novak Djokovic, 37, anunció que no podía seguir por una lesión de rodilla, dejando vacante la corona lograda el año pasado y el número 1 del mundo que heredará el italiano.

Si Sinner no tuvo muchas dificultades para derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov, décimo favorisiglo XXI en lograrlo, disputarán to, 6-2, 6-4 y 7-6(3), Alcaraz tra él». Y lo hizo. La clave estaba mos protagonistas, el mismo el viernes la semifinal más joven firmó un marcador similar ante en la paradoja, jugar al revés. El nudo e idéntico desenlace.

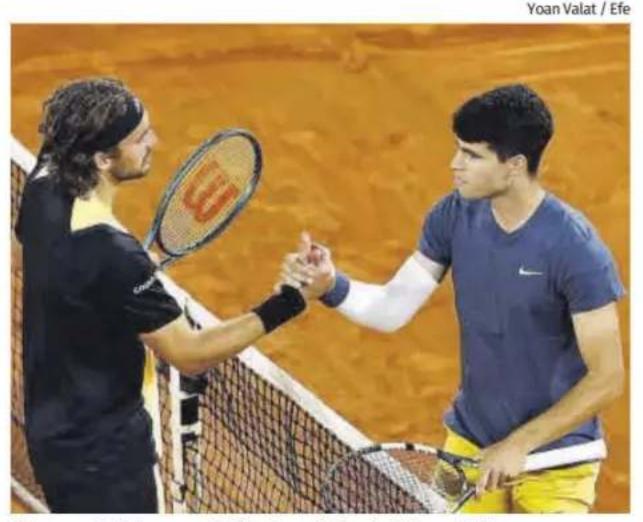

Alcaraz y Tsitsipas se saludan tras el triunfo del español, ayer.

Tsitsipas, noveno, en dos horas y 15 minutos.

En su segunda comparecencia en el turno de noche, cuatro días después de haber sometido al estadounidense Sebastian Korda, Alcaraz volvió a sacar el rodillo ante un rival al que le tiene tomada la medida.

Ya lo había avisado Carlitos. «Sé lo que tengo que hacer con-

del griego es elegante, a una mano, amplio, estético, pero es terciopelo y no rasga, lo que deja al rival el lujo de contrarrestarlo con comodidad.

Cinco veces había escrito Alcaraz esa doctrina y todo el mundo la había leído, menos el griego, que volvió a chocar contra el mismo muro, como hace un año en el mismo escenario, los mis-

## Djokovic se retira por lesión y cede el número 1 a Sinner

**EL PERIÓDICO** Paris

El serbio Novak Djokovic, número1del mundo y actual campeón de Roland Garros, anunció ayer que se retira del torneo por un desgarro del menisco medio de la rodilla derecha que sufrió en octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo, anunció la organización.

Con esta retirada, que clasifica de forma directa al noruego Casper Ruud para semifinales por tercer año consecutivo, Djokovic cederá el número 1 del mundo al italiano Jannik Sinner, que se convertirá así en el primer tenista de su país que lo alcanza. «Es una decisión difícil tomada tras una cuidadosa consideración y análisis», señaló el serbio en redes sociales.



## Las series

## Cuando el trabajo es una jungla

Este thriller empresarial sumerge a los espectadores en un torbellino de intrigas y traiciones. Ambientada en los pasillos corporativos, donde las lealtades son frágiles y los ascensos son un juego de alto riesgo, conocemos a Lucía (Elena Anaya), una mujer que se encuentra a las puertas de una nueva fase en su vida. A solo un mes de su boda y a punto de asumir el cargo de directora en la empresa, deberá enfrentarse a Santi (Quim Gutiérrez), su gran rival. Este personaje será quien desencadena una traición que cambia el juego por completo. Lucía es acusada de espionaje industrial, un oscuro golpe maestro de Santi que conduce a su despido inmediato.



## **Star Wars:** The acolyte

Estados Unidos, 2024 Ciencia ficción Disney + 40 min. (T1. 8 cap.)

## En los albores de la oscuridad

Un thriller de misterio ambientado un siglo antes de los eventos de la saga. Nos sumergimos en los últimos días de la era de la Alta República, cuando los Jedi están en el cenit de su poder. La serie se centra en una investigación sobre una impactante ola de crímenes que enfrentará a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, pronto se revela la verdadera amenaza que se oculta en las sombras: una fuerza Sith que comienza a resurgir. La serie se desarrolla en una galaxia en la que los límites entre el bien y el mal no están claramente definidos, repleta de desafíos.

## Dos grandes nombres unidos por su deseo de justicia

Nos acercamos a las vidas de dos de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos civiles: el Dr. Martin Luther King, Jr. (Kelvin Harrison Jr.) y Malcolm X (Aaron Pierre). Exploramos sus años de formación, revelando cómo sus experiencias y relaciones personales forjaron sus futuras filosofías y liderazgo. Mientras King abogaba por la igualdad racial mediante la protesta pacifica, Malcolm X defendía con vehemencia la autonomía y autodeterminación de la comunidad negra. A pesar de que sus caminos solo se cruzaron una vez, ambos se convirtieron en íconos de una era definida por la lucha incansable por la justicia social, racial y económica.



Estados Unidos, 2024 Biografía. Disney + 43 min. (T1. 8 cap.)

## Los misterios de Hailey Dean



## Escenarios para matar

Este drama, que combina elementos de intriga y suspense, ofrece una mirada fresca al género de misterio. Hailey Dean (Kellie Martin) es una exfiscal brillante, disciplinada y agudamente observadora que ha encontrado una nueva forma de ayudar a los demás cuando se convierte en terapeuta. Cada capítulo nos adentra en un nuevo caso que la protagonista debe resolver. Con su mente analítica y compasiva, Dean se enfrenta a problemas que desafían su ingenio. Acompañada por un grupo de personajes que incluye a un astuto detective Fincher Garland, su amigo, y otros aliados, ofrece un rompecabezas que invita al espectador a sumergirse en el arte de la deducción.

## Serie

El fin de la séptima temporada, la penúltima, llegará a Movistar+ el día 23 de ese mes.

## Los nuevos episodios de 'Outlander' llegan en noviembre

MARISA DE DIOS Barcelona

El 1 de junio se celebra oficialmente el World Outlander Day, el Día Internacional de Outlander, coincidiendo con la fecha en la que la escritora Diana Gabaldon publicó Forastera, el primer libro de la saga que después se convirtió en una popular serie. Fue en 1991 cuando los lectores conocieron por primera vez a Jaime y Claire, que acabarían protagonizando una historia de amor a través del tiempo que dentro de poco, además, tendrá una precuela.

Aprovechando la efemérides, la cadena estadounidense Starz ha adelantado la fecha de estreno de los ocho capítulos que todavía faltan por ver de la temporada 7 y un trailer de los mismos, así como nuevos fichajes que se sumarán al elenco en la octava entrega, que será la última.

Los episodios finales de la

séptima temporada llegarán el próximo 22 de noviembre a EEUU. Movistar Plus+, que tiene los derechos en España de la serie, ha confirmado que aquí se podrán ver solo un día más tarde, el 23 de noviembre.

«¿No lo sacrificarías todo por amor?», es la frase que se le escucha decir a Claire (Caitriona Balfe) en el nuevo trailer de Outlander, donde también aparecen personajes como Jaime (Sam Heughan), Brianna (Sophie Skelton), Roger (Richard Rankin), John (David Berry) e Ian (John Bell).

En la anterior tanda de capítulos, Sam y Claire se vieron inmersos en la guerra de la Independencia americana, lo que desbarató sus planes para regresar a Escocia con su sobrino Ian. En el futuro, Brianna y Roger se vieron sorprendidos por la inesperada ruptura de su familia. El matrimonio hará lo que sea para recuperar lo que más quieren.

## Las películas recomendadas

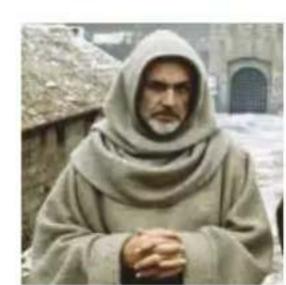

Sean Connery en una escena de la película.

### El nombre de la rosa 22.00 horas. BE MAD

De Jacques Annaud. Con Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elya Baskin, Michael Lonsdale, Volker Prechtel. Italia, 1986. Suspense, 130 minutos

▶A finales de noviembre de 1327, fray Guillermo de Baskerville, un monje franciscano y antiguo inquisidor, y su discípulo, el joven novicio Adso de Melk, acuden a una pequeña abadía benedictina del norte de Italia. Su viaje responde a un claro objetivo: resolver la muerte de un miniaturista.

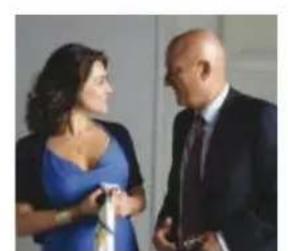

Comedia de 2010 dirigida por Luca Miniero.

## Bienvenidos al sur 23.20 horas. | TVE-1

De Luca Miniero. Con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Giacomo Rizzo, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone, Naike Rivelli. Italia, 2010. Comedia, 102 minutos

►Alberto es el encargado de una oficina de correos en una preciosa ciudad al norte de Italia. Presionado por su esposa, está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir un traslado a Milán.

#### La 1

06.00 Telediario matinal.

08.00 La hora de La 1.

10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca.

Con Mónica López.

15.00 Telediario 1. Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

Con Gorka Rodriguez. 19.30 El cazador.

Con Rodrigo Vázquez. 20.30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo. 21.20 Amistoso internacional.

España-Andorra. 23.20 Cine.

Bienvenidos al sur.

01.00 Cine. Club de padres.

02.20 La noche en 24 horas.

Con Xabier Fortes.

04.50 Noticias 24 horas.

#### La 2 Antena 3

09.00 Un país para leerlo.

09.30 Agui hay trabaio. 09.55 La aventura del saber.

10.55 Documenta2.

La cocina en la prehistoria. 11.50 Culturas 2.

12.25 Mañanas de cine. Ambición maldita.

13.40 La 2 express. 13.50 Rico rico.

Un mordisco a la Gran Manzana.

14.50 Las rutas Capone. La Rioja.

Con Roberto Capone. 15.45 Saber y ganar. Con Jordi Hurtado.

16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2. Dia cero.

18.55 El Paraíso de las Señoras. 20.15 :Cómo nos reimos! Xpress.

20.30 Diario de un nómada. 21.30 Cifras y letras. Con Aitor Albizua.

22.00 Documaster.

23.35 En portada.

00.20 Un año en el hielo. La deriva ártica.

#### Cuatro

08.55 Espejo público.

Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original.

20.00 Pasapalabra.

Vaquero.

21.45 El hormiguero 3.0.

Con Arturo Valls.

00.40 El circulo de los famosos.

Con Juanra Bonet

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

22.45 El 1%.

18.00 Y ahora Sonsoles.

Carrillo.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo.

Con Susanna Griso.

Con Jorge Fernández.

Con Sonsoles Ónega.

Con Vicente Vallés y Esther

Con Rocio Martinez, Angie

Riqueiro y Alba Dueñas.

Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

Con Matias Prats y Mónica

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami! 13.20 Cocina abierta con Karlos 08.30 Alerta Cobra.

El lado oscuro (I), El lado oscuro (II) y Un largo camino.

11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

**15.10** El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica Sanz

> 21.45 Antena 3 'El hormiguero 3.0'

El programa recibe a

Cristina Pedroche. La pre-

sentadora y colaboradora de

televisión visita el espacio

con motivo del lanzamien-

to de su primer libro.

titulado Gracias al

miedo.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

20.55 El tiempo.

21.05 First Dates 23.00 Otro enfoque. Tops.

Con Jon Sistiaga. 00.20 Callejeros.

#### Tele 5

08.55 La mirada critica. Con Ana Terradillos.

10.30 Vamos a ver.

Con Joaquin Prat. 15.00 Informativos Telecinco.

les Blanco. 15.30 ElDesmarque Telecinco.

Con Isabel Jiménez y Ange-

Con Lucia Taboada. 15.40 El tiempo.

15.50 Así es la vida. Con Sandra Barneda y

César Muñoz 17.00 TardeAR.

Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco.

Con Matías Prats Chacón. 21.45 El tiempo.

21.50 Supervivientes: Última hora. Con Laura Madrueño.

22.50 El marqués. 00.15 La verdad de Los Galindos.

Con Verónica Dulanto. 02.00 Casino Gran Madrid Online

Show.

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales.

06.30 Remescar, cosmética al ins-

07.00 Previo Aruser@s.

09.00 Aruser@s. 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 12 edición.

15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición. Con Cristina Saavedra v

21.00 La Sexta Clave.

Rodrigo Blázquez.

Con Joaquin Castellón.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincon.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. Alcanzando tu sueño.

00.45 Cine.

El legado absoluto.

22.00

PARAMOUNT

'Latidos en

la oscuridad'

Dos jóvenes aparcacoches

aprovechan para robar en las

casas de sus clientes cuando

estos se encuentran fuera

de sus domicilios.

02.30 Pokerstars.

03.10 Play Uzu Nights.



Paramount Network

21.20 TVE-1 'España-Andorra' La selección disputa un partido amistoso contra Andorra en Badajoz, que sirve de preparación para la Eurocopa de Alemania, donde debuta dentro

07.25 Pata negra. 08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.05 Embrujadas: El provecto de la bruja desnuda. 13.00 Colombo: Crimen, un autorretrato. 14.55 Los misterios de Murdoch: República de Murdoch. 15.50 Agatha Christie's Marple: El geranio azul. 17.50 Los asesinatos de Midsomer. El crimen del bosque y Hablará la sangre. 22.00 Cine con estrella: Latidos en la oscuridad. 00.25 Cine: Triple amenaza. 02.10 Central de cómicos.

#### FDF

10.05 Aida. Emission de tres episodios. 13.40 La que se avecina. Un romance, un marchoso y una vaca en el jardín. Un voyeur, una inspección y una tarjeta de crédito, Una piño, una gogó cuarentona y un tiburón con dos penes, Un santo bilingüe, un topo doble y la vergüenza de los Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón y Una tanqueta, una eminencia rusa y la madre de todas las derramas. 22.40 Cine: Baywatch: Los vigilantes de la playa. 00.50 La que se avecina.

#### Neox

06.00 Minutos musicales. 06.15 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.05 El principe de Bel Air. Emissión de cinco episodios. 12.25 Los Simpson. 15.55 The Big Bang Theory. 18.30 El joven Sheldon. 20.20 Chicago P.D. Infection (III), El auardián de mi hermano, Falso positivo, Informante, Sin arrepentimiento, Calmante y Esta ciudad. 02.20 lokerbet: ¡damos juego! 03.00 The Game Show. Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández. 03.40 Minutos musicales.

#### DMAX

12.58 Alienigenas. Las desapariciones y Alienigenas y la Guerra de Secesión. 14.38 Expedición al pasado. La ciudad perdida de los góspeles y Los tesoros saqueados de Camboya. 16.18 La fiebre del oro. Trucos y Combatir el hierro con el hierro. 17.58 Cazadores de gemas. 19.38 Chapa y pintura. Elige un color y Salida en ante azul. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Robos históricos con Pierce Brosnan. 23.27 Fugas historicas con Morgan Freeman. 00.24 Bases secretas nazis. Emisión de dos episodios.

## Aragón TV

07.30 El campo es nuestro. 08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera. Con Daniel Yranzo.

10.30 Ahora y aqui. Con Nerea Resa y Blanca Liso.

11.00 Aqui y ahora. Con Miriam Sánchez 13.10 Atrápame si puedes.

Con Iñaki Urrutia. 14.00 Aragón noticias 1. Con Noemi Núñez y Ana

15.10 El campo es nuestro.

Laiglesia.

15.50 Cine. Denver y Río Grande.

17.25 Chérif. Fin de semana mortal.

18.20 Conexión Aragón.

Con Vanesa Pérez 20.30 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo Fernández.

21.45 Cine. Un viaje de diez metros.

23.45 La mirilla. Con Carmen Gil. 01.20 El Ebro, caminos de agua.

Hoy: De Fontibre a Haro y

De Haro a Tudela. 02.20 Ahora y aqui.



15.50 'Denver y Rio Grande' Narra las dificultades con las que se encuentra la empresa Rio Grande.



'Un viaje de diez metros' Hassan Kadam es un ingenuo profesional culinario con un paladar insuperable.

## Clan TV

14.08 Una casa de locos. 14.30 Bob Esponia. 15.58 Danger force. 16.20 Henry Danger. 16.42 Las Hathaways entre fantasmas. 17.04 Peppa Pig. 17.09 Hello Kitty, super style! 17.32 Los Octonautas. 17.43 La Patrulla Canina. 18.06 Petronix. 18.18 La casa de muñecas de Gabby. 18.41 Vera y el reino del arcoiris. 19.03 Los Pitufos. 19.27 Tara Duncan. 19.50 Héroes a medias. 20.01 Ollie y los monstruos. 20.23 Los Casagrande. 20.45 Bob Esponja. 21.07 Una casa de locos. 21.30 Samuel. 21.35 Star Falls.

## **Disney Channel**

11.35 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.25 Hailey, a por todas! 12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 15.10 Marvel Spidey y su superequipo. 15.40 Los Green en la gran ciudad. 16.35 SuperKitties. 17.05 Bluey. 17.25 Rainbow High Shorts. 17.35 Marvel Spidey y su superequipo. 18.05 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 19.05 Hamster & Gretel. 20.05 Kiff. 20.35 Bluey. 21.35 Los Green en la gran ciudad. 22.30 Los Villanos de Valley View. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug.

## Boing

12.03 Somos ositos. 13.02 La casa de los retos. Presentador: David Moreno. 13.30 Looney Tunes Cartoons. 14.17 Doraemon, el gato cósmico. 16.13 Teen Titans Go. 16.41 Looney Tunes Cartoons. 17.11 Doraemon, el gato cósmico. 17.41 Jellystone! 18.02 El mundo de Craig. 18.13 Batwheels. 18.31 Horizontes Pokémon, 18.58 Teen Titans Go. 19.25 Looney Tunes Cartoons. 20.10 Doraemon, el gato cósmico. 21.37 Nicky, Ricky, Dicky y Dawn. 21.59 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca.

## Nickelodeon

08.02 Zokie de Planeta Ruby. 08.26 Henry Danger. 09.15 Equipo Danger. 10.01 Los Thunderman. 11.17 Henry Danger, 12.30 Equipo Danger. 13.20 Los Thunderman. 14.33 Henry Danger. 15.22 Los Casagrande. 15.58 Bob Esponja. **16.37** Zokie de Planeta Ruby. **17.00** Una casa de locos. 18.30 Una verdadera casa de locos. 19.17 Equipo Danger. 19.43 Los Thunderman. 20.36 Henry Danger. 21.25 Equipo Danger. 21.51 Los Thunderman. 22.42 Una verdadera casa de locos. 23.28 Henry Danger.

## Las audiencias

#### 'MasterChef' sigue ganando a 'Hermanos'

El talent culinario sigue en ascenso. con una subida de un 0,1% respecto al lunes anterior, y en su semifinal consigue alzarse con 970.000 espectadores.



| Miles de espectadores  |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Noticias 1             | 2.238                                                               |
| El hormiguero          | 1.900                                                               |
| Noticias 2             | 1.876                                                               |
| La ruleta de la suerte | 1.670                                                               |
| Pasapalabra            | 1.478                                                               |
|                        | Noticias 1<br>El hormiguero<br>Noticias 2<br>La ruleta de la suerte |

| ARAGÓN Miles de o |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Noticias 1        | 99                                            |
| Aragón deportes   | 89                                            |
| El tiempo         | 88                                            |
| El hormiguero     | 85                                            |
| Noticias 1        | 83                                            |
|                   | Aragón deportes<br>El tiempo<br>El hormiguero |

### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España 13,8%

En Aragón **15,1%** 

lunes, 3 de junio

0 9,7%

13,5%

5 9,5%

0 9,3%

MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO DE 2024 Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

Entré al Museo Thyssen porque me llamó la atención lo dispar, incluso lo enfrentado de sus dos nuevas exposiciones: Isabel Quintanilla y Robert Nava.

La muestra de Quintanilla, en la línea del realismo extremo de un Antonio López, es la primera que el Museo Thyssen dedica a una pintora española; y de ahí, y de su vinculación con Madrid, que la planta primera, con su centenar de cuadros, estuviera abarrotada.

En cambio, la segunda, con una veintena de óleos de gran formato del informalista norteamericano Robert Nava, estaba casi vacía.

## Arte para todos



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

Frente a Quintanilla, el público veía su Madrid de toda la vida, sus calles, pintadas como coloreadas postales, sus manzanas de casas nada embellecidas, sino como realmente son y como cualquiera puede verlas.

Frente a Nava, en cambio, no hay ciudades ni espacio reconocible alguno. Flotan los elementos de su pintura en un limbo pictórico del que nacen extrañas figuras, los tiemos o monstruosos habitantes de su imaginación.

Con Quintanilla, abajo, en la planta calle, vemos, entre las cabezas del público asistente, cocinas de los años sesenta, con su homo de leña, sus platos de loza con despellejados conejos listos para ser asados, baldosas de barro, cortinas de cretona, el vaso de Duralex, la pintura de un Santo Cristo, una mesa, una silla y una ventana que son, incuestionablemente, una mesa, una silla y una ventana.

Pero arriba, en la segunda, en los solitarios corredores de los que cuelgan los cuadros de Robert Nava, no hay muebles, vestidos, objetos reconocibles, sino animales fantasmagóricos. Perros (podrían serlo) aullando al firmamento, al enigma, como aquel perrito de Goya; serpientes (podrían serlo) reptando por la base de los lienzos cono antaño los diablos a los pies de los santos; una orgía naif entre dibujos animados y fieras del averno.

Los muchos visitantes a la exposición de Quintanilla salían satisfechos: la realidad había impuesto su presencia y su lógica, y sometido al arte.

Los pocos visitantes a la exposición de Nava salían procesando algo nuevo: alguna fuerza sin nombre huida de las prisiones de la pintura.

Volveré a ver la de Robert Nava. ■

## Limón & vinagre

## Manuel Mariscal

DIPUTADO DE VOX

«Intentemos no dar este espectáculo, que la gente no se lo merece», dijo paternalmente Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, el otro día durante el debate de la ley de amnistía. Pues claro que nos lo merecemos. Eso es lo que hemos votado y elegido. Qué remilgada, qué manera de velar por nuestra salud mental, qué manera de vedar nuestro acceso a -eso precisamente- un gran espectáculo. Que carecía de política, debate, razonamientos u oratoria y que era más bien un numerito de energumenismo, pero un espectáculo a fin de cuentas.

Muchos diputados vociferaron.
Uno de ellos, Manuel Mariscal, que como periodista que es conoce los mecanismos de la comunicación, se dedicó a gritar e insultar, a malmeter y a vociferar. A hablar el lenguaje de la algarabía en una acción planeada y ejecutada junto a otros diputados de su formación con un solo objetivo: reventar la sesión, el debate. Mariscal se las tuvo con el diputado socialista que defendía la amnistía, Artemi Rallo; también con Pisarello, de Sumar, al que sacó de sus casillas y casi de su atril.

Pero el numerito mejor lo montó antes, en la cafetería del Congreso reservada a los diputados. Allí estaba Oriol Junqueras, que tal vez, cuando el camarero le ofreció un café con leche exigió también un referéndum con mermelada y la carta en catalán. Mariscal le tomó una foto, aunque lo que le gustaría tomarle es declaración, y le dijo que no podía estar ahí y que donde debía estar era en la cárcel. Junqueras, que no es muy de fugarse, ni de \*



POR JOSÉ MARÍA DE LOMA

## Diputado a pleno pulmón

José Luis Roca



Manuel
Mariscal,
diputado de
Vox,
interviene en
el Congreso
de los
Diputados.

andar, se quedó un rato en la cafetería, tal vez pensando en el problema catalán, en el pa amb tomàquet, en fundar él mismo un bar en Madrid o en si la ley de amnistía debería incluir café para todos. Del que tanto, autonómicamente, abominan.

Mariscal lanzó su invectiva, y su foto, y se fue al hemiciclo, a su escaño, más que para representar a la voluntad popular, a hacer lo que la santa voluntad de Santiago Abascal le exija. En este caso, liarla parda; sin camisa parda y sí con exquisito traje de dandy de interior o de solemne acto de graduación de sobrino ingeniero. No sabemos si Mariscal está en su salsa en estos follones aunque, como decía Julio Camba, Dios inventó los alimentos y el diablo las salsas.

El caso es que su devenir, el de Mariscal, no el de Camba, ha sido en Vox rápido gracias a su carácter y a su plena asunción del programa, el proceder y las ideas de los abascalistas o abascalinos. Mariscal, uno de esos diputados a los que Ortega (Cortes de la Segunda República) llamaba jabalís porque además de hablar, embisten, nació en Talavera de la Reina en 1992 y es graduado en Periodismo por la Complutense, donde también hizo un máster en Políticas. Completó su formación en el diario ABC y en la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de Presidencia. Primero un periódico, después un gabinete y más tarde un escaño. Parece una carrera del siglo XIX,

cuando el periodismo era un primer paso para dedicarse a la cosa pública, un método con el que hacerse publicidad.

## Salidas de tono

Mariscal se ha caracterizado por sus salidas de tono en las comisiones del Congreso, zahiriendo a los directivos de RTVE, a Puigdemont, a Tezanos y a todo el santoral mediático que va de la democracia cristiana templadita a la izquierda. Es un hombre formado, pero se esfuerza en parecer un zoquete. Sin embargo, ser un zoquete no está al alcance de cualquiera. Se puede ser zoquete un rato, un zoquete con alguien o para según qué cosas, pero zoquete profesional no es algo fácil, no lo es Mariscal, que practica un zoquetismo selectivo y de diseño, un zoquetismo de pegar voces a lo loco en el Congreso pero, después, pedir educadamente las croquetas y la caña en un bar de las inmediaciones de la Carrera de San Jeró-

nimo. Un zoquetismo de ayudar a las viejas a cruzar una calle, pero de llamar cinco minutos después tonto, traidor o lo que sea a un presidente del Gobierno o a un diputado.

Mariscal es como los de Podemos: le gustaría intervenir los medios de comunicación. Intervenirlos, no intervenir en ellos. Repartir carnés de buenos y malos medios, de buenos y malos periodistas, de lo que es verdad o no. Gritando libertad muy alto. Dando el espectáculo. ■

